#### Luego de 23 años, un argentino estará en Fórmula 1

Franco Colapinto correrá en Williams, la misma escudería con la que fue subcampeón Reutemann \_contratapa





MIÉRCOLES

28 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 54.702 REC.

- · URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.616.134 **1,45**% — Dow Jones 41.250 **0,02**% — Dólar BNA 969 **0,15**% — Euro 1061 **0,06**% — Real 172 **0,10**% — Riesgo país 1510 ▼ -0,40%



LAS VENTAS EN SUPERMERCADOS SE DESPLOMARON 16% EN JULIO

## Con caída de la actividad y del consumo, esperan que la inflación de agosto esté por debajo del 4%

Las proyecciones para el mes marcan fuerte desaceleración en el precio de alimentos

La inflación se estabilizó en torno al 4% en los últimos meses y, en lo que va de agosto, las proyecciones de los economistas apuntan a que se quiebre ese piso en la era Milei. En medio de la caída de la actividad y del consumo, que según los sondeos pasó a ser ahora la principal preocupación de los argentinos, las proyecciones para el cierre del índice de precios al consumidor (IPC) de agosto marcan una fuerte desaceleración en el precio de los alimentos, que se ubica alrededor del 3%. Para la inflación general, marcada por la actualización de tarifas y la corrección de precios relativos que todavía se lleva adelante, los pronósticos oscilan entre el 3,5% y 3,8%. \_\_\_P. 10

Calificadoras de riesgo ponen en duda el pago de los vencimientos de deuda del año próximo \_\_ P. 16

#### > ZOOM EDITORIAL

Los catalizadores del 30 de septiembre: el blanqueo y lo que late en los mercados

Ariel Cohen

Editor de Finanzas

\_\_p. 2\_\_\_

#### · OPINIÓN

Ordenar la eonomía antes del desorden de la política

Lucas Romero
Politólogo. Director de
Synopsis Consultores
\_\_p. 3\_\_

POR LA REGLAMENTACIÓN DEL RIGI

## Sorpresa: producción y exploración en Vaca Muerta queda afuera de incentivos fiscales

Los beneficios tampoco abarcan a cualquier otro yacimiento onshore

La publicación de la reglamentación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) trajo sorpresas. Para algunos sectores, novedades positivas: no estaban incluidos dentro de los 8 sectores que accederán a beneficios, pero podrán ingresar legalmente dentro de otras categorías. En cambio, otros que sí estaban incluidos, como el petróleo, quedarán afuera en algunas actividades, como la producción en Vaca Muerta. \_\_\_\_ P. 11



La diputada Lourdes Arrieta fue expulsada de La Libertad Avanza y formará su propio bloque \_\_ P. 4 y 5

#### ▶ ENTREVISTA FT

María Corina Machado, Líder opositora Venezolana

"Maduro quiere sembrar el terror pero es insostenible"\_\_\_\_\_\_\_



#### DEL TUIT DEL DÍA



"El 67% de los jubilados no realizaron los aportes correspondientes. Destrozan las cuentas fiscales, y después se quejan de que no alcanza la plata..."

Luis Caputo
Ministro de Economía

#### **EL NÚMERO DE HOY**

15,9

en porcentaje del PBI fue el ahorro nacional bruto en 2023, según el INDEC. El consumo total marcó 82,3%/PBI

#### DOOM EDITORIAL



Ariel Cohen acohen@cronista.com

Aunque se estiman u\$s 300.000 millones en el "colchón" argentino, gran parte ya se blanqueó y la otra sigue sin querer arriesgarse a una nueva frustración

## Los catalizadores del 30 de septiembre: el blanqueo y lo que late en los mercados

rranca en pocos días más la primera etapa del blanqueo de capitales, proceso en el que cifra gran parte de sus expectativas el Gobierno para lograr el ingreso de fondos informales para la recuperación economía. Probablemente no haya habido mejores condiciones para blanquear. Lo viene planteando el ministro Luis Caputo a los empresarios empujándolos a ingresar, "casi sin costo para aplicar en cualquier actividad productiva", dijo.

El 30 de septiembre se cumple la primera fase para ingresar hasta u\$s 100.000 sin costos. Por el excedente se paga 5%. El efectivo que se ingrese hasta fin de mes no paga impuestos, Si se mantiene en las cuentas ad hoc hasta fines de 2025, luego se pueden disponer sin pagar más. Ofrecen adelantar Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, lo que beneficia al contribuyente al quedar exento de presentar la declaración jurada hasta 2028 y al lograr estabilidad fiscal, el famoso tapón, por el que no se podrán cobrar mayores alícuotas durante ese periodo sobre su patrimonio.

En las Alyc, que canalizarán en inversiones los fondos exteriorizados, el relato se repite: 1) todavía no se están abriendo las CERA de inversión (primero deben hacerse las CERA en los bancos); 2) hay muchas preguntas; 3) se abrirán las cuentas sobre el final del plazo; 4) es muy conveniente, no hay dudas.

Pero el escepticismo se impone: 1) en el blanqueo de 2016/2017 de Mauricio Macri se exteriorizaron unos u\$s 117.000 millones, en gran medida mucho de las fortunas que se habían acumulado durante muchos años; 2) el entusiasmo que acompañó aquella gesta no está presente hoy porque: 3) hay mucha frustración por lo que sucedió a posteriori del blanqueo, cuando se repusieron impuestos a los Bienes Personales y se gravaron durante la pandemia a las grandes riquezas; 4) la expectativa es hoy sobre todo el blanqueo por debajo de u\$s 100.000, aplicable a proyectos concretos, o al blanqueo parcial mientras otra porción queda fuera del país; y 5) el vector principal para sumarse, a diferencia del blanqueo 2016-2017, es la información que ahora suministrarán los EE.UU. sobre activos bancarios.

Con todos estos reparos sobre la mesa, y mientras pasan los días hasta la primera etapa, crece la expectativa y el mercado hace cuentas.

Ayer, un informe de Adcap trazó sus recomendaciones "a medida que nos acercamos a los catalizadores del 30 de septiembre", que no son otra cosa que el blanqueo de capitales. Sugieren comprar GD35, para el que ven alzas de 29% para fin de año, mientras "esperamos noticias relevantes en relación a la acumulación de reservas", con los fondos del blanqueo encajados en los bancos, los ingresos (entre u\$s 20.000 y 30.000 millones) y venta de agro-exportadores (u\$s 10.000 millones).

Al mismo tiempo, los operadores observan que los últimos avances en las cotizaciones del mercado tienen que ver antes con toma de posiciones preventivas a esa demanda del blanqueo que a reacciones a la política y economía. Ven que una vez lanzado el blanqueo, "no habrá mercadería" suficiente en el pequeño mercado argentino. Subirán los precios y florecerán emisiones privadas a la caza de fondos, sean muchos o pocos. Mucho por ver...

#### LA FOTO DEL DÍA

#### Venezuela: baja la inflación pero lanza nuevos billetes

El Banco Central de Venezuela está emitiendo nuevos billetes de 200 y 500 bolívares, ahora la mayor denominación de papel moneda del país, ya que los precios al consumidor se desaceleraron a 0,7% en julio desde 1% en junio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reestructuró la mitad de su gabinete y nombró a Diosdado Cabello, considerado uno de los principales dirigentes del chavismo, como nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.\_\_\_\_





La frase del día

Martin Tetaz

Diputado Nacional por la UCR

"¿Tenemos que salir a matar a los jubilados para que baje el déficit? Es una locura. Un jubilado no puede esperar. Es falso lo que dice Javier Milei sobre el aumento a los jubilados, todos los argentinos estamos cobrando más bajo que el año pasado".....

#### OPINIÓN

Lucas Romero Politólogo. Director de Synopsis Consultores



## Ordenar la economía antes del desorden de la política

e ha discutido mucho sobre la mala calidad de la herencia económica recibida por Javier Milei, pero poco se ha hablado de la buena calidad de la herencia política recibida por el Presidente, con toda la clase política sumida en un desprestigio que lo ha ayudado a sortear los escollos en materia de gobernabilidad que le presentaba su condición de gobierno de minoría.

Siendo este un tercer gobierno no peronista que sucede a uno peronista, la herencia política de Milei es considerablemente más apacible que la administrada por Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. El primero asumió en el medio de fuertes cuestionamientos a la corrupción de Carlos Menem, pero aun así buena parte de la sociedad creía que la del riojano había sido la mejor presidencia de la historia. El segundo comenzó su ciclo con Cristina Kirchner llenando la Plaza de Mayo el último día de mandato, y si bien había una situación económica compleja, esa complejidad era ciertamente asintomática.

Milei asume con el peronismo sumido en una crisis de desprestigio y mala reputación, y sin liderazgos alternativos que avizoren un proceso de renovación. Al punto que, en marzo pasado, el Partido Justicialista no pudo reemplazar al ya por entonces desprestigiado Alberto Fernández de la presidencia del partido, y tuvieron que licenciarlo frente a la dificultad de encontrarle un reemplazo. Una licencia que quedó mal parada frente al escándalo que hoy envuelve al expresidente.

El contexto de desprestigio generalizado de la clase política le ha permitido a Milei justificar de un modo conveniente su triunfo. Hasta aquí han prevalecido interpretaciones de su victoria que le permitieron presentarla como un punto de quiebre en el orden político existente, y que ella representaba una vuelta a la página del fracaso de la política.

Pero la herencia política recibida por Milei no es algo producido por Milei sino dado. Uno podría decir que el gran éxito de Milei es lograr que la mayoría interprete que él es artifice de su devenir y no producto del devenir. Que él produjo el quiebre y no que el quiebre se produjo por su propia dinámica siendo él el beneficiario. Un engaño que sobrestima sus virtudes y subestima su fortuna de poder aprovechar la oportunidad de ser unidad de medida del repudio de la gente hacia los políticos.

Lo cierto es que -aun siendo dado- el desprestigio de la dirigencia política contribuye a neutralizar la resistencia política ejercida por la oposición. Una dirigencia que se siente inhibida de poner obstáculos frente a un dirigente que fue elegido precisamente para terminar con esta clase política desprestigiada. Y esta circunstancia se vuelve críticamente

La herencia política recibida por Milei, con toda la clase política sumida en un desprestigio, lo ha ayudado a sortear los escollos en materia de gobernabilidad

estratégica para un gobierno de hiperminoría, que encuentra en ella la oportunidad de tomar decisiones sin resistencias, incluso forzando los límites constitucionales, como lo hizo con el Mega DNU que no fue rechazado ni por el Congreso ni por la Corte.

Con el sistema político fingiendo demencia por la pérdida de autoridad frente a la sociedad por su desprestigio, Milei logró disimular su déficit en materia de gobernabilidad. Pero esta dinámica no será infinita, y ya empezamos a ver síntomas de que la oposición siente que ganó márgenes de legitimidad para empezar a ofrecerle más resistencia a este presidente. Este cambio en la naturaleza del vínculo entre el oficialismo y la oposición se vio claramente reflejado en los acontecimientos ocurridos en el Congreso la

semana pasada, con sucesivas

derrotas legislativas para el oficialismo: Martín Lousteau presidiendo la Comisión Bicameral de Inteligencia, la sanción de la Movilidad Previsional, la derogación del DNU de gastos reservados de la SIDE y la ausencia aún de dictamen para designar a Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

Esta actitud más combativa de la oposición responde a varios factores. En primer lugar, a los márgenes ganados por la sanción de las primeras leyes para el Gobierno. La oposición dialoguista sintió que, al darle herramientas a Milei, ganó margen para patalear. En segundo lugar, a que ha comenzado un proceso de erosión de la base de apoyos del Gobierno que otorga más legitimidad para ofrecer resistencia. Los meses de junio, julio y agosto han sido meses de deterioro en la imagen del Presidente y en los niveles de aprobación del Gobierno, con caída en la preocupación por la inflación, pero fuerte subida de la preocupación por el desempleo.

Y en tercer lugar, al deterioro de la relación entre Milei y Macri. En las derrotas en el Congreso, hubo un protagonismo especial del PRO, que pasó de tener una posición colaboracionista a una opositora en el medio del distanciamiento entre ambos protagonistas. Distanciamiento que obedece a que el líder del PRO percibe que no está siendo retribuido de manera justa en relación al apoyo brindado, y que percibe que Milei pretende llevarse los apoyos de sus votantes sin ofrecerle un acuerdo político a cambio.

Un distanciamiento que puede resultarle muy costoso al libertario. Si se intenta encontrar una explicación al deterioro de los indicadores de opinión pública del Gobierno, uno encuentra que estos se explican mayormente en el cambio de posición que han tenido votantes que se identifican con el PRO. Y ello es porque las críticas de Macri erosionan la mayoría del balotaje, habilitando un punto de fuga para los apoyos no libertarios del Gobierno, resultando más costosas en términos de opinión pública, que lo beneficioso que podrían resultarle a Milei las desventuras de Alberto Fernández.

En conclusión, desde la sanción de las leyes Bases y el Paquete Fiscal, el beneficioso orden político heredado por Milei se ha venido desordenando, en un momento donde el arribo al orden económico buscado se ha venido demorando más de lo deseado por el Gobierno, según se desprende de los datos del EMAE de la semana pasada. Y ambas dinámicas se combinan para darnos dos señales negativas en relación a la principal misión que enfrenta este Gobierno, que es la de ordenar la economía antes que se le desordene la política.



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

#### © El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos; French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

## 4 Valor agregado

EL RESETEO OFICIALISTA EN EL CONGRESO

## Interna libertaria

## El Gobierno rearma su bloque con una diputada menos y advertencias para el núcleo interno

Los integrantes de LLA en Diputados firmaron un documento que formalizó la expulsión de Lourdes Arrieta. El pedido del círculo mileista y la reunión del Presidente con el senador Ezequiel Atauche

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

Los 37 diputados nacionales de La Libertad Avanza firmaron ayer a la tarde la expulsión del bloque de su par mendocina Lourdes Arrieta. Lo hicieron mediante una carta rubricada por todos sus integrantes y remitida a Martín Menem. La noticia se dio a conocer en paralelo a otro documento dado a trascender por la diputada saliente, en el que le comunicó al presidente de la Cámara de Diputados que se armaría su propio monobloque llamado "Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal".

Ambas novedades se hicieron públicas minutos antes de que comenzara la reunión virtual del bloque libertario, en el que se iba a trasparentar la expulsión de la legisladora. En su carta, Arrieta indicó que, de todas maneras, se considera como "parte del oficialismo". "Seguiré defendiendo mis valores judeocristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación Javier Milei, desde mi labor como legisladora".

"En el corto plazo van a ser 37 diputados", afirmaba este martes a El Cronista una altísima fuente de la Casa Rosada, que confirmaba que Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que visitó a represores en el Penal de Ezeiza, dejaría de formar parte del bloque de La Libertad Avanza. Pero, además, detallaba que a posteriori podría haber nuevos cambios: tanto por la reducción de parte del espacio como una posterior expatriación de alfiles aliados.

Aunque hubo libertarios que accedieron a su banca en Diputados por haber estado en la boleta de Javier Milei, hubo quienes decidieron no sumarse al bloque oficialista (como la bonaerense Lorena Macyszyn) y otros que decidieron irse por motu propia por diferencias de criterios con Martín Menem y la mesa chica mileista (como el exjefe de bloque Oscar Zago, que armó un bloque propio con dos aliados).

Sin embargo, es la primera ocasión en la que se expulsa a una diputada de LLA por decisión de sus propios colegas, lo que indica la llegada a una situación límite de la convivencia del bloque.

Son varias las razones que esgrimen los alfiles libertarios. Además de la visita a genocidas, en Casa Rosada aludieron a un hecho puntual que fue determinante: la denuncia de violencia de género que Arrieta hizo contra el santafesino Nicolás Mayoraz durante la última reunión que el bloque tuvo el jueves pasado por haberla tratado de "loca" (luego la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia desestimó la presentación). Aun así, la idea de sacarla ya estaba instalada días antes producto de diferentes hechos públicos que generaron una mayor mediatización del escándalo.

En el Gobierno critican la forma en la que está funcionando el bloque y buscan que haya mayor cohesión

Con la salida de Arrieta, LLA queda con 37 bancas pero retomaron el diálogo con el bloque de Zago (MID)

"[Con Milei] quedamos en encontrarnos en estos días", contó el exjefe de bloque libertario este lunes

El Ejecutivo tiene una mirada negativa del desempeño de sus bloques en ambas cámaras. Convocada para este martes, la reunión de la bancada libertaria en Diputados buscaba ser aleccionadora. Ese mismo día, Menem concurrió a la Casa Rosada para tomar contacto con Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En algunos sectores de la Casa Rosada comenzó a generarse un malestar con el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Se le achaca que le falta poder de disciplinamiento y contención con sus diputados. "Hay mucha insubordinación y poco castigo", indicaba un alfil libertario en estricto off. Un funcionario de diálogo directo con Milei hacía catarsis al comienzo de esta semana y afirmaba: "Yo los tendría a todos a los latigazos".

En las últimas sesiones de la Cámara baja -por los fondos reservados de la SIDE y la movilidad jubilatoria- el Gobierno sufrió fuertes reveses. Una lectura que hacen en Casa Rosada es que sus diputados "se mueven poco": buscan que dependan menos de las gestiones del Gobierno.

De cualquier manera, la cúpula libertaria en el Ejecutivo y en el Legislativo quieren que Arrieta sea la muestra de lo que puede pasar ante una falta de alineamiento con lo que pide el Presidente.

En el Gobierno hacen trascender que Bonacci y la bonae-

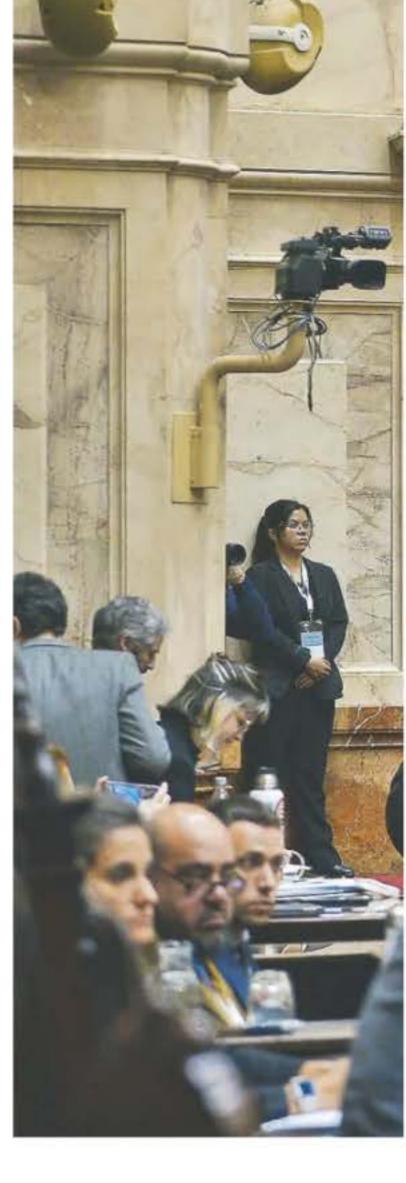

rense Marcela Pagano también están en la mira, aunque no planean ser desplazadas. Ambas dieron un gesto de alineamiento al firmar la expulsión de Arrieta.

Otro cantar es el caso del senador Francisco Paoltroni, que es cuestión de tiempo para que sea expulsado por su campaña contra el candidato de Milei a la Corte Suprema, Ariel Lijo. Un dato no menor: ayer a la tarde Milei el jefe de bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche. Las gestiones podrían acelerarse.

En el caso de Diputados, LLA empatará con el bloque PRO la cantidad de bancas con 37 cada uno. Es por eso que la Casa Rosada reactivó el diálogo con Zago, exjefe de bloque y parte de La Libertad Avanza desde 2021. Lo confirmó el propio presidente del MID en Radio con Vos: "[Con Milei] Quedamos en encontrarnos en estos días. Vale la pena sentarnos y seguir discutiendo". Queda abierta la posibilidad de un interbloque para sumar bancas.

El Cronista | Miércoles 28 de agosto de 2024



## Se forja la primera fusión entre LLA y Bullrich: serán un único bloque en la Legislatura bonaerense y buscan ganar poder en PBA

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

La posible fusión total o parcial del PRO y La Libertad Avanza protagoniza la rosca entre sus respectivos referentes. Aunque las conversaciones entre Javier Milei y Mauricio Macri se incrementaron respecto de otros meses, todavía no se conoce cuál puede ser el alcance de una posible coalición electoral. En cambio, la certidumbre es mayor para Patricia Bullrich, que está convencida que ambos partidos tienen que avanzar progresivamente hacia una alianza que se traslade a la realidad.

Un primer movimiento de esto se va a materializar en los próximos días. El Cronista supo que está confirmado que en la Legislatura bonaerense ya está cerrado el pacto para que el bloque de La Libertad Avanza y el integrado por los alfiles PRO de Bullrich (llamado PRO-Libertad) se fusionen para ser la segunda minoría del recinto con 11 bancas en total.

El acuerdo se estaba negociando hace meses. El diputado provincial Agustín Romo pasará a ser el presidente de bloque porque Nahuel Sotelo fue confirmado como inminente secretario de Culto y Civilización de la Nación. Todavía aparece como diputado porque se tiene que formalizar su salida en una próxima sesión, pero su salida de la Legislatura es inminente. Podría pasar lo mismo con Alejandro Carrancio, mano derecha del armador bonaerense Sebastián Pareja, que podría asumir en un cargo en el Ejecutivo Nacional.

La postura de los libertarios es no cambiarle el nombre al bloque y que sean los bullrichistas los que pasen a ese cuerpo. De mantenerse, serán un total de 11 bancas: seis provenientes de LLA (Gastón Abonjo, Alejandro Carrancio, Juan Esper, Agustín Romo, Nahuel Sotelo y Ramón Vera Chávez) y cinco del PRO-Libertad (Oriana Colugnatti, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Sofía Pomponio y Florencia Retamoso).

En términos de volumen todavía siguen detrás de Unión por la Patria (37 bancas), pero la estrategia de los libertarios es ganarle el podio al bloque PRO (12 bancas) que preside el santillista Agustín Forchieri. Esto podrían lograrlo si es que suman las adhesiones de dos diputados -ambos con sus propios La Libertad Avanza tendrá 11 bancas y buscan que sean 13 para desbancar al PRO como primera minoría

monobloques- con chances de sumarse: Jazmín Carrizo (BA Libre) y Guillermo Castello (Libre).

El "13" es el número que están buscando a toda costa en el círculo libertario. Y es que la posibilidad de superar al PRO y convertirse en primera minoría posibilitaría negociar espacios clave de poder.

En la política libertaria miran con atención varias discusiones clave que deben tramitarse por vía legislativa: el más codiciado es una de las cuatro bancas que se están poniendo en juego en la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano judicial de la provincia. Serán cuestiones que deban debatirse con el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.

5

Los libertarios consideran que si superan (o cuanto menos empatan) al PRO en cantidad de bancas, podrán colocar a un aliado en ese cuerpo.

Pero no es solo la Suprema Corte. También están en la mira los cargos que se concursan para el Consejo de la Magistratura bonaerense y el Tribunal de Cuentas de la Provincia; el primero saca y pone a los fiscales, mientras que el segundo es un organismo auditor de todas las intendencias y del propio Ejecutivo que funciona como caja negra de la política.

## Economía & Política



"El que no trabaja no cobra. No vamos a ceder ante los métodos extorsivos" Franco Mogetta secretario de Transporte de la

CITA EN EL SENADO

## Villarruel pisa el freno al intento de sesionar para derogar los fondos reservados de la SIDE

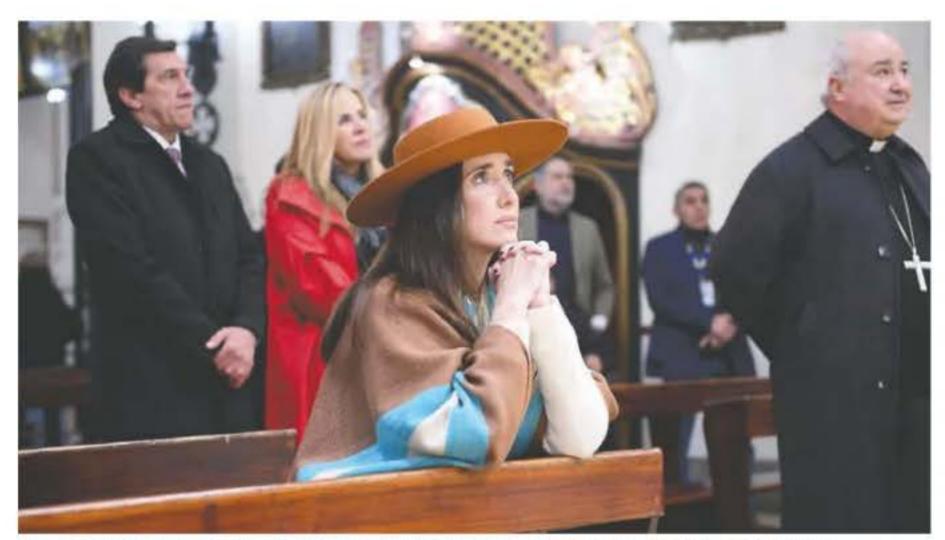

Para que un decreto sea anulado necesita del voto en contra de las dos cámaras del Congreso

La Vicepresidenta debe tomar una decisión clave en el transcurso de las próximas horas luego de la media sanción en contra del DNU que destinó \$100 mil millones para los espías

Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

Las internas en los bloques aliados después de la sanción de la Ley de movilidad jubilatoria, y la decisión política de Victoria Villarruel de evitar otra posible derrota, salvarían a Javier Milei

de una segunda semana negra en el Congreso y del primer rechazo a un DNU con su firma.

En los planes de la Vicepresidenta no habría una próxima sesión en lo inmediato, excepto que hubiera un acuerdo político que evite sorpresas. En la agenda urgente el único proyecto que La Libertad Avanza quiere tratar en el recinto del Senado es la Boleta Única de Papel (BUP).

Lo que necesita evitar el oficialismo es que el DNU que amplía los gastos reservados de la SIDE llegue al recinto ya que gran parte de la oposición está

en contra.

El decreto en cuestión acaba de ser rechazado en Diputados y, un rechazo en el Senado lo dejaría sin efecto. Hasta que eso no ocurra el Gobierno puede disponer de las partidas asignadas.

Para que un decreto sea ratificado alcanza con la aprobación de una de las dos cámaras mientras que para su rechazo se necesita el voto contrario en ambas

Ni Villarruel ni los senadores de LLA quieren arriesgarse esta semana después de la elección del radical Martín Lousteau como titular de la Bicameral de Inteligencia, el rechazo al DNU para los espías y la movilidad jubilatoria sancionada en el Senado.

En ese contexto empezaron las conversaciones entre los jefes de los bloques con la asistencia del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, de extrema confianza de Villarruel. "El apuro por la BUP lo tenía el Ejecutivo pero ahora hay que evitar que se lime al Gobierno", reflexionó un ase-

Las conversaciones apuntan a consensuar la BUP entre el Senado y el Gobierno. Sin embargo, la iniciativa dividía exactamente a la mitad las voluntades parlamentarias.

Las modificaciones habilitadas por la Casa Rosada recién se transmitieron al Senado la

semana pasada. Ni los gobernadores ni los senadores estuvieron dispuestos a darle media sanción a las apuradas y sin revisar la letra chica.

Por eso no se debatió en el recinto cuando el último jueves se sancionó la movilidad jubilatoria a contramano de los deseos del presidente Javier Milei y se votó el congelamiento de las dietas de los senadores.

El veto anunciado por el Presidente y la crisis que generó el cambio de opinión de Mauricio Macri y en los radicales más dialoguistas.

El jefe del bloque del PRO, Luis Juez, había conversado y acordado con el Gobierno el rechazo a tres artículos de la reforma previsional. Aún así Macri -tras cenar con Mileiapoyó el veto y el fin de semana el PRO, que preside, anunció la misma posición profundizando el malestar interno.

En ese clima la mayoría de los legisladores cree que esta semana sería "complicado" convocar a una sesión. "Si abrís el recinto podría pasar cualquier cosa", señalaron a El Cronista en el Congreso y lo atribuyeron a "la desconexión política entre el Legislativo y el Ejecutivo".

Los más molestos apuntan al dúo de "hierro" que rodea a Milei y que está conformado -al decir del Presidente-por Karina Milei y el consultor Santiago Caputo: "Se meten sin saber"...

EL SENADOR LE RESPONDIÓ A CRISTINA

## Mayans sugirió mandar "al psiquiátrico a los que pusieron a Alberto en el PJ"

El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

El peronismo vive momentos de locura, y la definición puede tomarse de la manera más literal. El senador José Mayans sugirió mandar a Cristina Kirchner al psiquiátrico, luego de que la expresidenta propusiera lo mismo con aquellos que quieren ver un costado peronista en Victoria Villarruel.

Todo comenzó por los guiños entre algunos sectores del peronismo con la actual Vicepresidenta, a quien le reconocen una postura nacionalista que,

supuestamente, la acercaría más al ideario histórico del peronismo que a Javier Milei.

El senador por Formosa es, además, un hombre muy cercano al gobernador Gildo Insfrán, aliado a Cristina Kirchner. En esta línea se encuentra el Guillermo Moreno, Sergio Berni

y Mayans.

El domingo, en una entrevista, Mayans aseguró que Victoria Villarruel "se aproxima ideológicamente un poquito más a nosotros que a Milei", uno más en una serie de guiños para, quizás, hacer cuña en la interna del oficialismo.

Días atrás, en la sesión en donde se aprobó una suba en las jubilaciones, Mayans le hizo un guiño a Villarruel y recordó cuando apodó "jamoncito" al jefe de Estado. Ante la risa incómoda de la vice, el formoseño le retrucó: "hay que profundizar la amistad".

Esas declaraciones no pasaron inadvertidas para Cristina Kirchner, a quien sin mencionarlo le dio una reprimenda en las redes sociales: "Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista". En esa misma entrevista, Mayans había pedido una pericia psiquiátrica para Milei. "Que se ponga en línea, tiene problemas".

Ahora, el legislador salió a contestarle Fernández. En diálogo con Radio 10, pidió "mandarlo al psiquiátrico" a aquel que "puso a Alberto como Presidente del peronismo".\_\_\_

Dieron de alta a Pepe Mujica tras ser internado por los síntomas generados por la radioterapia



#### LUCHA CONTRA UN CÁNCER DE ESÓFAGO

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica recibió ayer el alta médica tras ser internado por los efectos adversos del tratamiento contra el cáncer de esófago. Según los médicos, la radioterapia provocó que "empeorara la función renal". Sostuvieron que la salud de Mujica es "frágil" y añadió que "se le hicieron varias tomografías y muestran que no hay evidencia del tumor, pero lo que sí tiene es una fibrosis que queda en el esófago". "Se hizo radioterapia y eso le generó síntomas. El motivo de la internación no es por su enfermedad de base", afirmó su médica personal, Raquel Pannone.

A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE

## El Gobierno definió que el Impuesto PAIS baja desde el lunes próximo

Caputo confirmó que la reducción será desde el 2 de septiembre. El dilema entre recaudación e inflación. Pide a las empresas que "se note" en precios para mostrar lucha antiinflacionaria

\_\_\_ Florencia Barragan \_\_\_ Matias Bonelli

El impuesto PAIS, del 17,5% sobre las importaciones, bajará 10 puntos a partir de septiembre, confirmó en reiteradas oportunidades el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei. Pero la duda estaba en la fecha específica. El funcionario confirmó anoche por redes que la baja se concretará el próximo lunes.

Caputo se lo comunicó ayer a los supermercados en un encuentro en el Palacio de Hacienda. Les pidió que "se note" en las góndolas para que las empresas no se queden con la mejora por la baja de costos.

Con esta medida, el Gobierno quiere dar dos mensajes, a las empresas y a los consumidores. Al sector privado que, "a medida que se pueda, se va bajando impuestos", acorde al discurso que viene manteniendo.

Si bien el aporte del PAIS es clave en la recaudación, AFIP empieza a percibir mejoras por el blanqueo, la moratoria y la vuelta del impuesto a las Ganancias a los trabajadores, puntos clave dentro del paquete fiscal que votó el Congreso, al mismo tiempo en que la actividad económica empieza a tener un repunte, lo que apuntala la recaudación.

El otro mensaje del Gobierno es al consumidor, cuando el consumo masivo no encuentra piso y las familias se encuentran ajustadas. Si bien el consumidor no paga directamente el impuesto PAIS, ya que pagan los importadores, el principal objetivo de Caputo es que se refleje en las góndolas una baja en los precios.

Desde el sector privado afirman que la incidencia en los precios finales podría ir del 2% al 5%, una cifra no tan significativa pero que le sirve al Gobierno para seguir mostrando que avanza en la lucha contra la inflación

Sobre los productos específicos, en los supermercados aseguran que la mayor incidencia se notará mayormente en aquellos productos de "marcas propias" que tienen los supermercados, que son importados de manera directa. En el resto de los productos, es decir aquellos que compran a terceros, la baja de precios podría ser menor a los del grupo anterior, justamente porque hay intermediarios en la cadena.

La resolución se podría dar a conocer en las próximas horas.

Caputo mantuvo en las últimos 48 horas encuentros con al menos tres cámaras empresarias, y les pidió "estar a la altu-



El Gobierno quiere que la baja del impuesto se note en las góndolas

Caputo se reunió con supermercados y les pidió que la baja del PAIS impacte en las góndolas

Milei aumentó el impuesto del 7,5% al 17,5%, y ahora lo volverá a bajar 10 puntos ra" en materia de precios, cuando la baja del impuesto PAIS ocurra.

Por estas horas, la información que tienen en las cámaras empresarias es que la baja sea los próximos días. "La baja será a inicios de septiembre, no está claro el día específico, pero esa semana ya podría estar la reducción vigente", comentaron en una empresa.

El tema lo lleva Caputo. El dilema estaba entre inflación, recaudación y reservas. Bajar 10 puntos el impuesto que pagan todas las importaciones que ingresan al país tendrá un impacto fuerte en los precios, y ayudará a cumplir el principal objetivo que tiene hoy el Gobierno que es el de bajar la inflación. Del otro lado, mante-

nerlo hasta el 30 de septiembre hubiera implicado que habrá un mes más de recaudación de este impuesto, que es el que más creció durante el 2024 y ayudó a explicar parte del superávit fiscal.

Con respecto al impacto cambiario, si bien la baja del impuesto PAIS implica que se abaratan las importaciones, lo cual ayuda a los precios, lo que también hace es impactar en las reservas del Banco Central, hoy en términos negativos.

Cabe aclarar que el impuesto PAIS es el que introdujo el gobierno anterior de Alberto Fernández del 7,5% en las importaciones. La gestión de Milei lo subió al 17,5% en diciembre pasado. La promesa es que se termine para el 2025.\_\_\_ NUEVO VICEMINISTRO

## Caputo confirmó a Daza en Política Económica

El economista de chileno-argentino será el flamante viceministro. Fue asesor de Kast y reemplazará a Cottani. Viene de gestionar inversiones en Wall Street

\_ El Cronista

Buenos Aires

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que José Luis Daza se sumará al Palacio de Hacienda, donde ejercerá como secretario de Política Económica, el cargo que corresponde al viceministro, aunque la mano derecha de Caputo seguirá siendo Pablo Quirno, el secretario de Finanzas.

Caputo anunció la llegada de Daza y destacó que es "una excelente persona y uno de los mejores y más respetados economistas de Latinoamérica".

"[Es] conocido mundialmente por su exitosa carrera en el sector privado, por su enorme capacidad y por su probada experiencia en temas económicos y financieros", agregó Caputo.

Daza reemplazará a Joaquín Cottani, quien a fines de junio dejó el puesto por cuestiones personales. El especialista tiene estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Georgetown y es economista por la Universidad de Chile.

En particular, Caputo conoció a Daza cuando ambos trabajaban para el banco JP Morgan, mientras que también compartieron un tiempo en el Deutsche Bank: "Es un honor volver a trabajar juntos como lo hicimos durante tantos años", destacó al respecto el ministro.

José Luis Daza nació en Buenos Aires en 1958 mientras su padre, Pedro Daza Valenzuela, se encontraba en una

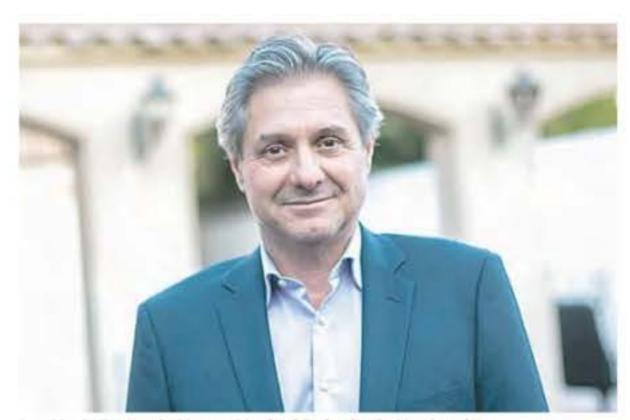

José Luis Daza, de Nueva York al Palacio de Hacienda

misión diplomática de Chile en la Argentina: es por esto que el reconocido economista tiene doble nacionalidad, ya que a los tres años volvió cruzó la cordillera cuando su familia se instaló nuevamente en Santiago.

En la actualidad, Daza reside en Nueva York, desde donde hasta hace un tiempo dirigía la gestora de inversiones QFR Capital Management, la cual fundó junto a los argentinos David Sekiguchi y Demian Reidel (actual asesor de Milei), y forma parte del directorio de la administradora de fondos de inversión chilena Moneda S.A.

Antes de fundar QFR, fue Managing Director en Integrated Finance Limited desde 2003 al 2007. Anteriormente, fue Managing Director y jefe de investigación de mercados emergentes en JP Morgan (1994-2000) y en Deutsche Bank (2001-2003), siendo en ambos casos parte del Equipo Directivo de Mercados Emergentes.

Fue representante financiero del Banco Central de Chile en Asia, basado en Tokio, Japón, y trabajó como asesor del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 1985 y 1989.

En política, fue asesor económico del equipo del candidato republicano José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas en 2021. Este terminó perdiendo en segunda vuelta contra el actual presidente del país vecino, Gabriel Boric.

"Felicitaciones al equipo liderado por Luis Caputo. Vale la pena preguntarse: ¿Por qué la mayor parte de economistas profesionales no entendió el programa de estabilización? Ni los instrumentos ni los resultados que alcanzaría. Todos podemos aprender", escribió en defensa de Caputo meses atrás, cuando el INDEC publicó el dato de inflación de mayo.\_\_\_



TENSIÓN CON CABA Y PBA

## Traspaso de subsidios al transporte: Nación ahorraría \$ 10.224 millones al mes

Advierten que, si se retirara el subsidio de Nación, el boleto de colectivos debería tener un mínimo de \$642, el doble del actual. El transporte ya es casi un tercio del gasto total en servicios.

— Victoria Lippo
— mlippo@cronista.com

El transporte público se convirtió en un foco de tensión entre el AMBA y el Gobierno Nacional luego de que estos últimos anunciaran que no subsidiarán los descuentos de la Red SUBE para los colectivos que transitan en estas jurisdicciones, sino que solo mantendrán el descuento sobre las líneas de jurisdicción nacional, que suman 103 que atraviesan la capital y el conurbano.

En junio, los subsidios a los colectivos del AMBA ascendieron a \$155.361 millones, de los que Nación aporta el 55%, Ciudad el 5% y provincia, el 40%, según el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET).

Según el organismo, en caso de avanzar en el traspaso del boleto integrado, a la Nación le representaría un ahorro de \$705 millones para las líneas de CA-BA y de \$3.794 millones para las líneas de la provincia. Con el traspaso de subsidios, Nación podría generar un ahorro mensual por \$10.224 millones de pesos.

El transporte tuvo en agosto el mayor peso en la canasta de servicios del AMBA elaborada por el observatorio: un hogar gastó \$43.837 en transporte,



Nación solo cubrirá el boleto integrado en líneas nacionales

sobre un total para servicios de \$143.082. Este gasto aumentó un 14,5% a raíz de la suba del boleto de colectivo del 37,4% desde el 12 de agosto.

Desde diciembre, el gasto en transporte aumentó 484%. Sin embargo, en el primer semestre del año, el usuario cubrió el 16% del costo del boleto y, en términos reales, está un 35% por abajo de su valor de principios de 2019.

El costo técnico del boleto de colectivo, estimado por el observatorio, asciende a \$1.132 contra un costo regulado por la Nación de \$754. El boleto en AMBA es de \$371, mientras que en el resto del país está en promedio encima de los \$800 con algunas jurisdicciones por encima de los \$1.000.

Si se retirara el subsidio, fuentes de la Ciudad señalaron que el Gobierno Nacional debería establecer la nueva tarifa en \$642, para sustituir la quita de los \$271 que aporta la Nación y no afectar la calidad del servicio.

El 49% del costo del boleto es cubierto con subsidios del Estado Nacional y el 34% restante fue costo sin compensación. Este último genera alerta a las empresas, que señalan que la imposibilidad de modificar las tarifas, los atrasos del costo regulado y la falta de cobertura hace que peligren líneas y servicios.

Según una encuesta de Adecco, 7 de cada 10 argentinos usan el colectivo para ir a trabajar y el 72% de los trabajadores expresó que el aumento de las tarifas de transporte público es un problema a la hora de ir a trabajar. Por otro lado, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) señaló una caída del 5% de los pasajeros en agosto respecto del mismo mes del año anterior, que se pronunció luego de la actualización de las tarifas.

#### (2) LEXUS

Bajo los principios fundamentales de su filosofía de calidad y atención al cliente, Toyota Argentina S.A. informa a los propietarios y usuarios de los modelos comprendidos en el rango abajo mencionado, que ha iniciado una campaña especial de servicio relacionada con el motor.



| PAÍS DE<br>ORIGEN | MODELO          | RANGO DE VIN |        |          |          | Table 100        |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|----------|----------|------------------|
|                   |                 | WMI          | VDS    | VIS      |          | PROD.            |
|                   |                 |              |        | DESDE    | HASTA    | enob.            |
| JAPÓN             | LEXUS<br>LX 600 | נדנ          | PB7CX# | N4002252 | N4012890 | FEB22<br>A OCT22 |

Nota: '#' Puede tomar valores de '0' a '9' ó 'X'. Vehículos comercializados en la República Argentina.

Los vehículos alcanzados por esta campaña están equipados con un motor naftero de 6 cilindros en 'V'. Existe la posibilidad de que los cojinetes del cigüeñal presenten una condición que afecte a su vida útil, lo cual podría generar ciertos comportamientos en el motor tales como un ruido anormal, imposibilidad de arranque o detención durante su funcionamiento y que podrían afectar a la conducción.

La condición descripta se corregirá mediante el reemplazo del motor. Por ello, en forma preventiva, hasta que el reemplazo sea coordinado, se solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con su concesionario Lexus o Toyota para realizar la inspección preventiva de su vehículo de manera gratuita, a partir del lunes 2 de septiembre de 2024.

Para más información, pueden visitar la página web de Lexus Argentina en www.lexus.com.ar/es/servicingand-support/recall.html o comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente a través de la línea gratuita 0800-888-LEXUS (53987). LA NÚCLEO PERSISTE EN 3%

## Con consumo en baja, esperan que la inflación de agosto quiebre el 4%

Los alimentos desaceleran pero el consumo no repunta, con nuevas caídas en farmacias y quioscos que se suman a los supermercados. Inflación núcleo terca y baja de impuesto PAIS

\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

La inflación se estabilizó en torno al 4% en los últimos meses y, en lo que va de agosto, las proyecciones de los economistas apuntan a que se quiebre ese piso en la era Milei.

En medio de la caída de la actividad y del consumo, que según los sondeos pasó a ser ahora la principal preocupación de los argentinos, las proyecciones para el cierre del índice de precios al consumidor (IPC) de agosto marcan por un lado una fuerte desaceleración en el precio de los alimentos, que se ubican alrededor del 3%.

Para la inflación general, marcada por la actualización de tarifas y la corrección de precios relativos que todavía se lleva adelante, los pronósticos oscilan entre el 3,5% y 3,8%, lo que marcaría un nuevo escalón en la desinflación.

Para la consultora Equilibra, la proyección para agosto es de 3,5%, con la inflación núcleo en torno al 3%, todavía por arriba de lo que espera el Gobierno para que converja con la tasa del crawling peg.

El Gobierno prepara la baja de diez puntos del impuesto PAIS y espera que impacte en precios. Según detalló El Cronista, esto podría comenzar la



Por la pérdida de poder adquisitivo, el consumo mayorista cayó 14% en julio según Scentia

próxima semana y hubo un pedido de Luis Caputo a las empresas para que la mejora en costos se refleje en los productos.

La medición mayorista del INDEC para julio marcó 3,1% contra el mes anterior, con la suba de 3,3% en los nacionales y de 1% en los importados.

Por su parte, en lo que va de agosto, la inflación de los alimentos se consolidó por debajo del 3% según las mediciones privadas. "Durante la tercera semana de agosto registramos una variación semanal del 0,8% en los precios de alimentos y bebidas. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,8%", detalló Analytica, que proyecta que la suba general de precios será del 3,8% en agosto.

Las categorías con mayor aumento en el promedio de las Tras la caída de 16% en supermercados, el consumo bajó 17% en quioscos y 8% en farmacias en julio

Para las consultoras, el IPC de agosto cerraría entre 3,5% y 3,8%, con alimentos más bajos, en torno al 3%

últimas cuatro semanas son carnes y derivados (+4,2%) y aceites y grasas (+4,1%). Por otro lado, las categorías que en promedio acumulan una caída en los precios son pescados y mariscos (-3%) y frutas (-7,5%). Para LCG, los alimentos avanzaron 0,3% en la tercera semana de agosto. La suba promedio mensual se ubica en 2,1% y 2% en la medición punta a punta de las últimas 4 semanas, indicaron.

#### DERRUMBE DEL CONSUMO

El consumo en supermercados y autoservicios cayó 16% en julio según los datos que se conocieron la semana pasada. Ahora se suman las cifras sobre el resto de los canales, que no escapan al derrumbe.

"El canal mayorista no es ajeno a lo que sucede en los demás formatos, repitiendo la misma tendencia a la baja, en este caso, de casi -14%", detalló un informe de Scentia. El acumulado anual supera el -9%, "algo más atenuado que lo visto en Supermercados y con la misma situación en cuanto a canastas, la totalidad de ellas con variaciones negativas".

En el caso del consumo en almacenes y quioscos, la contracción de julio fue todavía mayor, con un retroceso de -17,6% y de casi -13% en el acumulado anual. En las farmacias las ventas bajaron más de 8% en julio y el acumulado supera el -18% para los productos de consumo masivo, "no así para medicamentos con leve comportamiento negativo", agrega la consultora de Osvaldo del Río.

## Vehículo tipo camioneta o Pick Up

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 88/2024

Apertura: 09/09/2024 - 10 hs.

Adquisición de cinco (5) vehículos tipo camioneta o pick up - cabina doble 4x2 - con destino al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes - Oficina Pilegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151 - Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental - de la cludad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el dia 09 de Septiembre de 2024 a las 10. horas en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes - Sala de Apertura, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151 - Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental - de la ciudad de Santa Fe. VALOR TOTAL DEL PLIEGO: \$79.200, discriminado de la siguiente manera: Rengión N.º 1 \$40.800. Rengion N.º 2 \$38.400. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes Oficina Pliegos y Aperturas Av. Presidente Illia 1151 - Entrepiso - Santa Fe. Tel. (0342) 4506800 - Internos 39466 / 68 / 78, gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar Sitio Web. www.santafe.gov.ar.

santafe.gob,ar



#### EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que AFANASYEV, ALEXANDR, PASN° 551185533, RUSO, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos días dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES. 2024.06.26.

#### EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que KHORUNZHIN, GRIGORY, PAS Nº 53 1209834, UCRANIANO, solicitó la dectaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerto saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos días dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES.

11

## Sorpresa en el RIGI: quedan afuera las petroleras con producción en Vaca Muerta

Estas empresas no podrán adherir por los hidrocarburos onshore, pero sí por los offshore. Se definió que sectores que no estaban incluidos, como el automotriz, podrán hacerlo

#### Florencia Barragan

fbarragan@cronista.com

La publicación de la reglamentación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) trajo sorpresas. Para algunos sectores, novedades positivas: no estaban incluidos dentro de los 8 sectores que accederán a beneficios, pero podrán ingresar legalmente dentro de otras categorías.

En cambio, otros que sí estaban incluidos, como el petróleo, quedarán afuera en algunas actividades, como la producción en Vaca Muerta.

El RIGI implicará que 8 sectores de la economía podrán tener importantes beneficios fiscales, tributarios y de acceso al dólar si invierten al menos u\$s 200 millones. En la ley, el Congreso votó que sean: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y, por último, petróleo y gas.

#### PETRÓLEO, AFUERA

Sin embargo, la publicación de la letra chica del RIGI en el Boletín Oficial deja algunos afuera. Por ejemplo, si bien el petróleo es un sector dentro de los 8, la exploración y explotación en Vaca Muerta no estará incluida, ni tampoco en cualquier yacimiento onshore, como en las demás cuencas tradicionales que hay en el país.

En el Gobierno no hicieron ningún comentario público al respecto, pero lo que les comunicaron informalmente a las petroleras es que los pozos y la producción en Vaca Muerta ya llevan más de una década y se vienen desarrollando sin necesidad de los beneficios que ofrece el RIGI.

Habrá que ver si, como prenda de cambio, el Banco Central habilita el decreto 929, publicado en 2013, que facilitó en su momento el ingreso de Chevron al país, pero nunca se reglamentó la parte cambiaria y de acceso a divisas, pese a que ya pasó más de una década.

Del otro lado, dentro del RI-GI si quedaron incluidas la explotación y producción costa afuera, es decir, en offshore, el transporte, la licuefacción, la petroquímica y los fertilizantes.

Donde hay dudas entre algunos estudios de abogados es en el caso del gas producido en offshore, en Vaca Muerta o en las demás cuencas. En el artículo 29, la ley habla de la inclusión de la explotación y producción de gas destinado a la exportación, por lo que podrían ingresar al RIGI los proyectos para el gas natural licuado (GNL) de YPF-Petronas, por ejemplo. Pero no está clara la situación de la producción que se destina al mercado interno.

Donde también hay decepción es en la industria, debido a los pocos incentivos que quedaron establecidos para que se

Lo que si quedó incluido es la producción de gas para exportación, como los proyectos de licuación (GNL)

En infraestructura quedó incluido "esparcimiento": podrían ingresar shoppings o clubes

cumpla el 20% de desarrollo de proveedores.

#### **NUEVOS BENEFICIARIOS**

Aunque no sean parte de los 8 sectores incluidos en el RIGI, habrá empresas de otros rubros que igualmente podrán sumarse. Dentro de infraestructura, el decreto habla de proyectos de "esparcimiento".

"Ahí podrían entrar los shoppings y hasta las sociedades anónimas deportivas (SAD), si invertir en un estadio se considera esparcimiento", analizó el abogado especialista en derecho administrativo, Narayan Acosta. Además, en infraestructura de servicios públicos podrían ingresar sectores como telecomunicaciones, salud, educación y hasta defensa.

Dentro de tecnología también podrían aplicarse nuevos sectores. La reglamentación habla de biotecnología, nano-



tecnología, industria aeroespacial, nuclear, software, robótica, inteligencia artificial y defensa. Y un punto que las automotrices leyeron con detenimiento: "Movilidad en base a nuevas tecnologías de motorización y tecnologías de transición energética". Por allí es por donde podrían ingresar las terminales de autos.

Las dudas que quedan se disiparán en la Autoridad de Aplicación del RIGI, que será el Ministerio de Economía. Además, hay varios cargos por crearse. Bajo el ala del ministro, Luis Caputo, se crea el "Comité Evaluador de Proyectos", para evaluar los proyectos presentados, que estará integrado por secretarios del Poder Ejecutivo, a definirse. Además, la ley establece que se creará un "Panel RIGI", para que cada proyecto pueda tener un mecanismo de solución de conflictos particular.\_\_\_

#### MINISTERIO DE SALUD

#### Expediente Nº 800-004651-2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/24

OBJETO: Contratación de un Sistema de Atención Extra Hospitalaria y el Servicio de Coordinación, Seguimiento Satelital y optimización por medio de un sistema operativo de telefonía con una línea especial cuyo número es ciento siete (107) y su respectivo personal, que además deberá comprender un Sistema Integral de Información del Servicio, perteneciente al Ministerio de Salud.-

APERTURA: Viernes 06 de Septiembre del 2024.-

RECEPCIÓN DE SOBRES: Hasta 09:30 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: \$20.000,00. (Pesos veinte mil con 00/100).

Presupuesto Oficial \$ 9.521,786,376,00.-

RECEPCIÓN DE SOBRES: Departamento Compras: Av. Libertador San Martin No 750-Oeste -3er piso- Centro Civico - San Juan, Tel: 0264-

APERTURA: 2º Piso Núcleo 6 Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Av. Libertador Gral. San Martín 750, oeste -Centro Civico-



Ministerio de Salud

**COLOQUIO CIDES 2024** 

## En pleno tironeo por las jubilaciones Quirno reivindicó el equilibrio fiscal

Funcionarios nacionales, representantes del sector privado, gremios y legisladores coincidieron en un foro donde se debatió sobre la coyuntura económica y el panorama laboral

\_\_ Lucas González Monte

\_\_\_ Igonzalezmonte@cronista.com

Funcionarios nacionales, representantes del sector privados, los gremios y legisladores de varias fuerzas coincidieron ayer en el Coloquio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) 2024 donde se debatió sobre la coyuntura económica y el panorama laboral. En el cierre, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, remarcó que el superavit es una política que llegó para quedarse, en pleno tironeo entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a la nueva ley de movilidad previsional.

"El equilibro fiscal en la Argentina llegó para quedarse porque es el primer principio innegociable que tenemos en el gobierno", remarcó Quirno. Y enfatizó que "este camino es el que nos ha permitido bajar la inflación mucho más rápido de lo que se esperaba". En este marco, el funcionario añadió que el "el Gobierno está creando las condiciones para que el sector privado se desarrolle, ya que es el único generador de riqueza en la economía", atacando "el problema de fondo que tiene la Argentina que es el

déficit fiscal".

Poco antes, un panel integrado por diputados y senadores de distintas fuerzas políticas disertó sobre el problema de la litigiosidad en el campo laboral, con coincidencias amplias y elogios cruzados, hasta que aparecieron las chicanas. Anabel Fernandez Sagasti (UP), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Nicolás Mayoraz (LLA), Luciano Laspina (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR), participaron del encuentro sobre el "Impacto de la litigiosidad en la economía argentina".

Laspina, por ejemplo, habló de la ruptura de "diques de contención" y de masas críticas para avanzar en diversos temas. Fernández Sagasti, por su parte y en referencia al tema que convocaba el encuentro, dijo que "a todos" les sirve que la litigiosidad -en lo que tiene que ver con los riesgos del trabajo-"baje".

Ante un foro de empresarios y funcionarios del mundo del seguro, los legisladores se encaminaban a mostrar un consenso inusitado sobre el tema: todos afirmaban que era necesario cambiar la legislación, encontrar puntos en común, alentar instancias de mediación



prejudicial y establecer mecanismos para desalentar la llegada a juicio de muchos de los conflictos laborales.

Sin embargo, el clima distendido fue llevando, lentamente a las chicanas que, aun aceptadas con sonrisas, tensionaron a los participantes. El radical De Loredo caracterizó la presencia multipartidaria: "Acá está el oficialismo (por Mayoranz), el no oficialismo (por Laspina), la oposición (por Massot), la proposición (por él mismo) y la obstrucción (por la senadora kirchnerista)".

Del coloquio también formó parte, en otro panel, el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, quien se refirió a las decisiones del Gobierno nacional en materia laboral y aclaró que "defiende los intereses de los trabajadores". "Necesitamos que ese trabajador que se ve con

"El equilibro fiscal llegó para quedarse porque es el primer principio innegociable", dijo el secretario de Finanzas

La senadora de UP, Fernández Sagasti, aseguró dijo que "a todos les sirve bajar la litigiosidad laboral"

la desgracia de un accidente se encuentre con la reparación en tiempo y forma sin acudir a lo judicial. El mejor sistema es el que tiene pocas instancias judiciales", dijo al respecto.

Más tarde, en diálogo con la

prensa, se refirió a la actualidad nacional y aclaró que la CGT no se piensa como "una obstrucción" a las políticas de la Casa Rosada: "Somos respetuosos de la voluntad soberana del pueblo argentino al elegir a Milei. Pero nosotros defendemos intereses, como los defiende las cámaras empresarias, el sistema financiero, cada uno tiene una voz cantante de su sector".

Dijo que "para resolver los problemas" se necesita "diálogo" y que "las medidas de acción que se pueden tomar están en un segundo plano".

"Lo importante es encontrar una solución para que los derechos del trabajador no sean la variable de ajuste. Si el empleador habla del ajuste de los trabajadores, yo digo vamos a discutir la renta empresaria. Hay empleadores que quieren ganar más de lo que corresponde", apuntó.....

#### Tendido de cable subterráneo de 132 kV

PRÓRROGA LIC. PÚBLICA Nº 7060002140

Presup. of.: \$8.822.840.519,79 IVA inc. Nueva fecha apertura: 24/09/2024 - 10 hs.

DESAFECTACIÓN DE PLAZOLETA SORRENTO MEDIANTE TENDIDO DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE 132 KV. LUGAR: OFICINA COMPRAS - Bv. Oroño 1260 - 1er Piso - (2000) ROSARIO. CONSULTAS: erucci@epe.santafe.gov.ar | prodriguez@epe.santafe.gov.ar. T.E. (0341) 4207702/03. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB DFICIAL DE LA EPESF. CONSULTAS GENERALES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA www.epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





## Mejoras en LAMT y LABT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002162

Presupuesto of .: \$136.708.835,79 IVA inc. Apertura: 19/09/2024-10 hs.

MEJORAS EN LAMT Y LABT EN PARAJE WILDERMUTH, DISTRITO COLO-NIA BELGRANO, DTO. SAN MARTIN – LEY 13.414 – FER. LEGAJO: Todo Interesado en participar de la presente Licitación deberá descargar gratultamente el Pilego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESFE. CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA Avda. Santa Fe 1671 2300-RAFAELA – SANTA FE TE (03492) 438505/508/509 – www.epe.santafe.gov.ar / logistica@epe.santafe.gov.ar.

antafe.gob.ar





El Juzgado en lo Civil y Comercial No 1, a cargo de la Dra MIRTHA INES FRANCESE, Secretaria Unica a cargo de la Dra Dra Barbara Paola Alonso, con domicilio en Merlo Nro: 2729 CP: 1744 , Moreno Poia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Moreno-General Rodriguez, Pcia. De Buenos Aires, en los autos caratulados SPARICO LUCIANO Y OTRO/A C/ DHAER MARIA ISABEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA - Expte Nro. MG- 14195-2022 de conformidad con el artículo 145 del Código Procesal Civil y Comercial, citese a los demandados sucesores y/o a herederos de la Sra. MARIA ISABEL DHAER y a quien se crea con derechos al dominio del inmueble Nomenclatura catastral es: circunscripción: VI, Sección G. quinta 35, parcela 10, matricula 18341 Partida 074-7572, del Registro de la propiedad de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires A tal fin, publiquense edictos por dos días en el diario (EL CRONISTA) de CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para que en el termino de diez dias comparezcan a contestar la demanda y hacer valer sus derechos en al presente juicio, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (Art. 341 del CPCC.) Moreno, De Marzo de 2024 - AREVALO PELAEZ Maria Celeste. AUXILIAR LETRADO

13



# Finanzas & Mercados

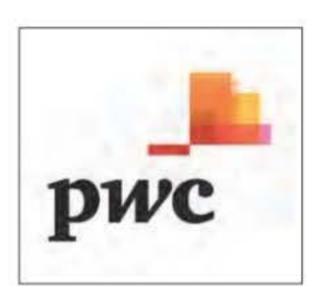

NO ES BIEN VISTA LA PROMOCIÓN DEL BLANQUEO

## La Argentina, a punto de entrar en la lista gris del GAFI: problemas para tomar deuda



En el Gobierno se atajan diciendo que "se evalúa el gobierno anterior", y que todavía siguen negociando

Una decisión del Gobierno mexicano mandaría a la Argentina al listado de los países financieramente más inseguros del mundo. El equipo económico señala que es una evaluación de la anterior gestión

Mariano Gorodisch

mgorodisch@cronista.com

Una decisión política vinculada al gobierno mexicano le bajó el pulgar a la Argentina, que entrará en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según los informes

que redactó su delegación y que pudo conocer este diario.

Allegados al gabinete económico se lamentan de que quien haya mandado a la Argentina a la lista gris fuera México, un Estado que no se caracteriza, precisamente, por ser la Suiza del continente americano.

A la vez, en el Gobierno señalan que entre 2009 y 2014 la Argentina ya estuvo en esa lista y los bonos cotizaban a la par y las empresas colocaban deuda a tasas más bajas que hoy en el exterior, como YPF: "No es un impedimento per se, aunque es

un ítem que nos resta", reconocen.

Hay países que van a ser reclasificados, al pasar de la lista gris a emergentes, como el caso de Bulgaria, el camino inverso que nuestro país. Tal vez sea por eso que, quizás, desde el Gobierno se niegan a hablar del tema, porque argumentan que podría perjudicarlos lo que sea publicado por la prensa, ya que se filtraron muchos datos durante la revisión: los datos son malos, y no salen a negarlos. De todos modos, en su defensa, los funcionarios recalcan que ahora "se evalúa al gobierno anterior", y que todavía siguen negociando, para tratar de evitar bajar de categoría.

Conocedores del tema argumentan que, mientras sigan flexibilizándose controles, no es una buena señal, y la promoción del blanqueo de capitales tampoco es algo que ayude mucho. En los términos en que salió el blanqueo, es una mala palabra para el GAFI.

Desde el Gobierno se limitan a decir, en público, que lo relativo al contenido de lo intercambiado con el equipo evaluador es confidencial. Y que, tras el encuentro realizado a principios de mes en Paris, el equipo evaluador del GAFI realiza el informe final, que será tratado en el plenario, que se celebrará en Paris entre el 21 y el 25 de octubre.

Todo el proceso de evaluación es responsabilidad de la coordinación nacional del pro-

grama de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, a cuyo cargo está Eugenio Curia.

Del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo forman parte la UIF, el Banco Central, La Comisión Nacional de Valores, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la AFI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el INAES y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con las cuatro fuerzas federales.

Las quejas del GAFI vienen por el lado que no hay condenas por el lavado de dinero en nuestro país, por eso desde el oficialismo se defienden diciendo que las exigencias son más judiciales que administrativas, ya que reclaman que se modifiquen comportamientos del Poder Judicial, al esgrimir que la curva de condenas judiciales no existe, al no haber sentencias firmes, por la cantidad de años que demoran los fallos en la Argentina.

Lo cierto es que de esta forma, la Argentina pasará a formar parte de la lista gris junto a países vinculados al lavado como Mónaco, o a otros en serios problemas como Burkina Faso, Camerún, Croacia, Congo, Haití, Kenia, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam y Yemen. Selecto club.



FLEXIBILIZACIÓN DEL CEPO

# Inminente cambio en esquema importador presiona a las reservas del Banco Central

En los próximos días empezarán a solaparse partes del viejo con el nuevo esquema de pagos de importaciones, por lo que el mercado advierte que al BCRA se le hará más difícil sumar divisas

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El esquema de acceso al mercado oficial de cambios para importaciones cambiará este viernes y tendrá impacto sobre las reservas. La mayor demanda de los importadores ejercerá más presión, en un contexto de menor oferta por estacionalidad, por lo que al Banco Central se le hará más difícil seguir comprando divisas.

Incluso, ayer el Central vendió dólares tras catorce jornadas sin hacerlo. El monto fue de u\$s 75 millones, por lo que el acumulado de compras netas cedió a u\$s 464 millones en lo que va del mes. Sin embargo, las reservas brutas crecieron uu\$s 80 millones hasta situarse en u\$s 27.954 millones.

Con el nuevo calendario de acceso al mercado oficial de cambios para los importadores, que empezó a aplicar desde el 1 de agosto, más de la mitad de los pagos de importaciones se reducirá a la mitad. Pasará de pagarse en cuatro cuotas de 25%, en 30, 60, 90 y 120 días, a hacerse en dos cuotas del 50%, en 30 y 60 días.

La mayor complejidad para el BCRA es que desde este viernes y durante los próximos tres meses se solapará parte del viejo y nuevo calendario. La demanda respecto a las importaciones devengadas, que en agosto fue del 100%, subirá al 125% en septiembre y noviembre. Por el cruce de esquemas, la mayor presión se dará en octubre, con el 150 por ciento.

#### ¿SE COMPLICA PARA EL BCRA?

Los operadores del mercado afirman que la seguidilla de compras de divisas que registró el Banco Central en las últimas semanas, a pesar de la estacionalidad negativa para el com-

El BCRA vendió u\$s 75 millones para abastecer a la demanda y las compras acumuladas en el mes cedieron a u\$s 464 millones.

La mayor presión para el BCRA será en octubre, cuando la demanda crecerá al 150% de las importaciones devengadas.

plejo agroexportador, se debe a que cayó significativamente la demanda de divisas por parte de los importadores en el mercado oficial de cambios.

La menor demanda se habría generado a partir de la conjugación de dos factores. Por un lado, menores importaciones de energía debido al cambio estacional. Por otro, el retraso de importaciones por la espera a la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, que en septiembre bajará del 17,5% al 7,5%, por lo que los importadores prefieren esperar.

"La menor demanda privada

de divisas más que compensó la caída en la oferta de los exportadores. Su baja se vio moderada debido a que los precios locales de la soja y maíz se mantuvieron relativamente estables, sin reflejar (por ahora) el desplome en los precios de los commodities agrícolas a nivel global", destaca PPI.

Sin embargo, resalta que, si bien algunas empresas podrían haber postergado sus importaciones a la espera de la baja de la alícuota del impuesto PAIS, que implica un tipo de cambio efectivo 8,2% menor respecto al actual, otras pueden haberse visto imposibilitadas por la naturaleza del negocio.

Por lo tanto, advierte que la demanda privada de divisas en el mercado oficial que se observó en las últimas semanas habría sido un piso y a partir de ahora sólo podrá acelerarse, lo que probablemente se traducirá en un desempeño más magro para el BCRA en materia de compra de dólares para las reservas a través de esta vía.

De acuerdo con Consultatio, considerando las importaciones devengadas de bienes hasta el momento y estimando que asciendan a u\$s 5000 millones en agosto, el próximo mes debería aumentar a alrededor de u\$s 7500 millones, aunque podría ser más debido a la dilatación de pagos que se dio en las últimas semanas.

"En términos relativos, durante el próximo mes la demanda de divisas en el mercado oficial para pagos de importaciones superaría el 150% de los devengamientos. Para que se entienda: el Banco Central deberá entregar en octubre casi el doble de dólares para importaciones que los que entregó en junio", advierte el bróker de Bolsa.....



La demanda de importadores aumentará a partir de septiembre y presionará a las reservas del BCRA.

CEDIÓ EL DÓLAR BLUE

## A la espera de señales políticas, hubo rebotes en acciones y bonos en dólares

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_ epizarro@cronista.com

Los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas exhibieron ayer un moderado rebote, a la espera de señales políticas respecto a la nueva fórmula jubilatoria, en una jornada en la que el BCRA vendió divisas en el mercado oficial de cambios (ver aparte), aunque los dólares alternativos mostraron pocos cambios.

"El mercado local estará esta semana atento principalmente a cuestiones políticas. Tras la aprobación en el Congreso, se espera el veto del presidente Javier Milei a la ley que modifica la fórmula de ajustes previsionales, aunque los legisladores pueden insistir con el proyecto si reúnen dos tercios de los votos en cada cámara", señaló Juan Manuel Franco, de SBS.

Franco agregó que, por otro lado, la variable a seguir continúan siendo las reservas netas, a pesar de la seguidilla de compras que registró el Banco Central en las últimas semanas, impulsada principalmente por la caída de la demanda de divisas por parte de los importadores en el mercado oficial de cambios.

El índice S&P Merval ayer rebotó 1,5% en pesos y 1,2% en dólares, con subas de hasta 3,7% (Galicia) y bajas de hasta 1,3% (Edenor) en el panel líder. Asimismo, los ADR argentinos se mostraron mixtos en Wall Street, con subas de hasta 3,4% (Galicia) y bajas de hasta 2% (Tenaris).

Los activos de renta fija en dólares también mostraron un rebote moderado. Los bonos Globales en Estados Unidos finalizaron la jornada con subas de hasta 0,20%, liderados por los que vencen el año 2038. El riesgo país, en tanto, cedió 6 puntos básicos hasta situarse en 1510 unidades.

Por otro lado, los dólares alternativos volvieron a mostrar cierta calma. El MEP a través del GD30 cedió 0,2% para ubicarse por debajo de \$ 1287 y el CCL mediante Cedear avanzó 0,3% y quedó por encima de \$ 1293. El dólar blue, en tanto, cedió 0,7% y se negoció en \$ 1320 en la punta de compra y \$ 1340 en la de venta. MOODY'S Y S&P GLOBAL

## Calificadoras ponen en duda el pago de los vencimientos de 2025

Mariana Shaalo

mshaalo@cronista.com

Las principales calificadoras de riesgo, Moody's y S&P Global, ven aún vulnerabilidades en la economía argentina y ponen en duda que pueda cumplir los compromisos de deuda del próximo año. Tanto S&P como Moody's mantuvieron las notas de la deuda de la Argentina en sus últimas revisiones, aunque reconocen mejoras.

Moody's mantuvo en julio la calificación Ca y S&P Global hizo lo mismo en agosto, sin alterarla perspectiva estable porque no observa motivos para incrementarla desde CCC en que se encuentra, pese a los "recientes progresos" macroeconómicos.

"La perspectiva estable de la calificación refleja nuestra expectativa de que es poco probable que las condiciones crediticias generales de Argentina mejoren significativamente y, en consecuencia, las pérdidas esperadas se mantendrán alineadas con una calificación Ca, que incorpora pérdidas de hasta el 65% para los inversores", explicó Moody's en su último informe para inversores a fines de julio.

"Nuestro escenario base, y la razón por la cual no hemos alterado la calificación de riesgo, que ya es bastante baja, es que existe una alta probabilidad de una renegociación o intercambio de deuda, similar a lo que hemos visto en el mercado doméstico", sumó ayer el vicepresidente de Moody's Jaime Reusche en declaraciones a Radio con Vos.

Sobre este punto remarcó que "en el mercado financiero local se han realizado varios swaps de deuda interna que han provocado pérdidas, y nuestra expectativa, al igual que la de los mercados, es que algo similar ocurra con la deuda externa".

"La Argentina ha avanzado en el abordaje de inmensos problemas económicos, pero aún sufre de muchas vulnerabilidades", advierte el último informe de S&P sobre el país.

"La inflación cayó a 4% mensual desde casi el 26% en diciembre de 2023; sin embargo,

sigue siendo alta. Las reservas de divisas del banco central han aumentado en el primer semestre de 2024, pero parten de una posición negativa severa y siguen siendo bajas", agregaron.

"El BCRA ha dejado de financiar al Gobierno y ha transferido sus propios pasivos de deuda al Tesoro, deteniendo el crecimiento de la base monetaria. El Gobierno ha realizado un gran ajuste fiscal y está en camino de lograr un superávit presupuestario primario en 2024. El Congreso aprobó leyes que, entre otras cosas, reforman los impuestos sobre la renta y los mercados laborales, dan incentivos para grandes inversiones (a través de exenciones fiscales y un acceso más fácil a los mercados de divisas, etcétera), y delegan poderes al presidente para

"Una calificación CCC indica que el deudor podría no cumplir con sus compromisos financieros", explicaron en S&P

llevar a cabo reformas como las privatizaciones. Además, el Gobierno ha creado un nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para promover reformas para desregular la economía y fortalecer en el largo plazo la performance económica ", enumera el informe de una de las calificadoras de riesgo líder en el mundo sobre los logros del Gobierno.

Pero no ven de corto cambios en la calificación debido a las vulnerabilidades persistentes.

"A pesar de estos avances, las calificaciones reflejan las vulnerabilidades externas de Argentina, la debilidad del público la falta de acceso a los mercados mundiales de capital, la inflación persistente y la falta de flexibilidad. Una calificación 'CCC' indica que el deudor podría no cumplir con sus compromisos financieros en el evento de condiciones comerciales, financieras o económicas adversas", explicó S&P.\_\_\_



El Juzgado de Primera firetancia en lo Chri y Comercial Nº 8 de Bahia Bianca: a cargo del Dr. Dario J. Graziabile, en los autos caratulados "QUEVEDO HUGO ABEL O/ DI MEGLIO Y SILENZI MARIA Y DTROS SI PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Explie. Nº 54777 cita a: Silvana Bastriz Di Nunzio, haradera de Roberto Juan Di Nunzio, este último heradero de la co-demandada Leonor Di Maglio y Silenzi y a quienes se consideren con derecho al inmueble. cuya usucapión se pretende ubicado en calle Plunkett 3763 de la localidad de ingeniero White. Partido de Bahija Blanca, Provincia de Sumos Avies cuya Nomendatura Catastral es. Cincurscripcion II, Sección D. Manzana 397. Chacra 397. Parenta 15. Partida Inmobiliaria Nº (007). 12 429 a fin de que en el término de diez dias tomen intervención en estas actuaciones bajo approbimiento de nombrarle Defensor al de Ausantes en Junio del Departamento, Bahia Bianca, 09 de agosto de 2024 - NOTA. El presente deperá publicarse por DIEZ días en el Diario \*El Cronista Comercial S.A.\* de CABA - FDO: GUZMAN ALICIA SUSANA. SECRETARIO.



Las reservas sienten el rigor del cumplimiento de la Provincia de Buenos Aires.

DATO CLAVE DEL MERCADO CAMBIARIO

## Kicillof compra dólares en cuotas para cancelar la deuda provincial

Son cerca de u\$s 40 millones diarios. Debe pagar el 1° de septiembre cerca de u\$s 350 millones por intereses y amortización de seis bonos. Impacto casi nulo en las reservas del Banco Central

Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

"Hay un dato clave del mercado que en las últimas jornadas el BCRA está acumulando menos reservas porque el Banco Provincia está todos los días llevándose u\$s 40 millones diarios". De esta manera el jefe de mesa de un banco local explicó a El Cronista lo que está aconteciendo en la plaza cambiaria con un costado positivo: aún con la compra de dólares de Axel Kicillof, el BCRA no pierde dólares de sus reservas.

El 1º de septiembre la Provincia de Buenos Aires enfrenta el vencimiento de los servicios de intereses y amortización de seis bonos por un total de u\$s 350 millones (incluye pagos en euros). El más importante de ellos es el BA37, un papel surgido de la última reestructuración de deuda realizada por el actual gobernador. Fiel a su estilo, esa reestructuración de deuda fue tras una extensa negociación con acreedores lo que derivó en mayores costos para los bonaerenses.

Al menos, en esta ocasión se respetan los compromisos asumidos con inversores. La historía reciente del actual gobernador, la provincia y el país no son precisamente auspiciosos en cuanto al cumplimiento de los contratos. Basta con observar lo que sucede en la actualidad con la provincia de La Rioja. El gobernador Ricardo Quintela en febrero incumplió con un vencimiento de un bono verde riojano, crédito que recibió para la generación de un parque eólico, luego vendido en cerca de u\$s 175 millones. Aún asi, no cumplió en febrero con un pago de u\$s 16 millones y este lunes con otro de u\$s 26 millones. En el 2021, como otros distritos y la propia Nación, La Rioja reestructuró la deuda con una tasa de interés inicial de 3,5% anual. Duró poco.

El viernes pasado el gobierno de PBA envió una carta a la

Bolsa de Comercio informando el pago de tres bonos en dólares y otros tres en euros. En la plaza cambiaria se venía observando la creciente participación del Banco Provincia para hacerse de los u\$s 350 millones necesarios para cumplir con estos compromisos. Obviamente no podía el Bapro comprar los dólares en una sólo jornada y por ello lo hizo en cuotas tratando de no provocar saltos de cotización o intervención fuerte del BCRA. Seguramente las operaciones fueron coordinadas entre los directivos de ambas entidades. Ayudó en este sentido que los importadores no están a pleno demandando divisas: no pocos de ellos se están guardando a la espera de la reducción del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% que regirá en septiembre. Dicho sea de paso, la vigencia de esta reducción tributaria podría no ser a partir del 1º de octubre sino que estará en función de la burocracia oficial. Lo que seguramente ocurrirá es que regirá en los primeros días del próximo mes.

Las dudas sobre el pago de la deuda no se centran sólo en las provincias. Hay incertidumbre también sobre lo que pueda acontecer con los bonos soberanos, especialmente con el nivel de reservas negativas del BCRA. "Consideramos atractiva la deuda hard dólar con una visión de mediano plazo, en un contexto donde el gobierno logre mantener la agenda de reforma, y avance en la normalización y desregulación de la economía" destaca el último informe de Capital Markets Argentina. El riesgo país se mantiene por encima de los 1500 puntos lo que refleja las dudas sobre la deuda en general.

Curiosamente las empresas poseen rendimientos más bajos, menor riesgo, en sus emisiones de deuda. Tarea para el hogar para provincias y la Nación.\_

El Cronista Miércoles 28 de agosto de 2024

## Financial Times



Rusia-Ucrania
El presidente ucraniano,
Volodímir Zelensky, dijo que
le presentará a su par de
EE.UU., Joe Biden, y a sus dos
posibles sucesores, Kamala
Harris y Donald Trump, un
plan para terminar la guerra.

ENTREVISTA A LA LÍDER OPOSITORA VENEZOLANA

# María Corina Machado: "Maduro quiere sembrar el terror pero es insostenible"

Desde su escondite, la dirigente que lidera a la oposición en Venezuela busca debilitar el apoyo al presidente socialista mediante una combinación de protestas programadas y diplomacia extranjera

\_\_ Joe Daniels

La campaña de represión de Nicolás Maduro después de sus ampliamente cuestionadas afirmaciones de victoria electoral es insostenible, dijo la líder de la oposición María Corina Machado en una entrevista.

Hablando desde su escondite, Machado, una exlegisladora conservadora y descendiente de una familia adinerada, le dijo al *Financial Times* que Maduro "quiere sembrar el terror, pero es insostenible".

"Claramente, mucha gente tiene miedo y su instinto es protegerse, y tenemos el deber de cuidar a nuestra gente mientras aumentamos la presión", dijo Machado. "No vamos a abandonar las calles".

Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por sus aliados, no ha publicado un desglose de los resultados a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que lo haga.

La oposición dijo que su candidato, el diplomático retirado Edmundo González Urrutia -que se presentó después de que a Machado se le prohibiera postularse- era el verdadero ganador, y publicó miles de recibos de votación como prueba.

Maduro, un socialista revolucionario en el poder desde 2013, ha reprimido las protestas que estallaron después de las elecciones, con al menos 1500 personas arrestadas y 24 muertas en relación con las manifestaciones, según grupos de derechos humanos. Durante sus frecuentes discursos televisados, ha criticado a los manifestantes como parte de un intento de golpe de Estado "fascista" respaldado por EE.UU., al tiempo que pidió que se arrestara a Machado por promover el "terrorismo".

Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que como tantas palancas de poder en Venezuela está controlada por funcionarios de su partido socialista gobernante, que decida. El jueves, el tribunal ratificó la victoria de Maduro. EE.UU. dijo el viernes que el fallo del TSJ "carece de toda credibilidad", y muchos países latinoamericanos se hicieron eco del sentimiento. El Departamento de Estado de EE.UU. les pidió a "las partes venezolanas que inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con los deseos del pueblo venezolano".

"Todo el mundo sabe que Edmundo González es el presidente electo", dijo Machado. "Hemos obligado al régimen a hacer lo que hizo el jueves, que es tratar de utilizar al Tribunal Supremo, el cual todo el mundo sabe que es un brazo del repre-

Brasil y Colombia, ambos vecinos de Venezuela, están tratando llevar a cabo negociaciones entre Maduro y la oposición, aunque hasta ahora no han tenido éxito. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ambos izquierdistas simpatizantes del gobierno de Caracas, han propuesto que se realicen nuevas elecciones, pero Machado rechazó esa idea.

"Para el pueblo venezolano, el sector financiero y los acreedores, los actores políticos y el régimen, incluyendo el propio Maduro, lo mejor para todos es avanzar con una transición pacífica y ordenada", afirmó Machado.

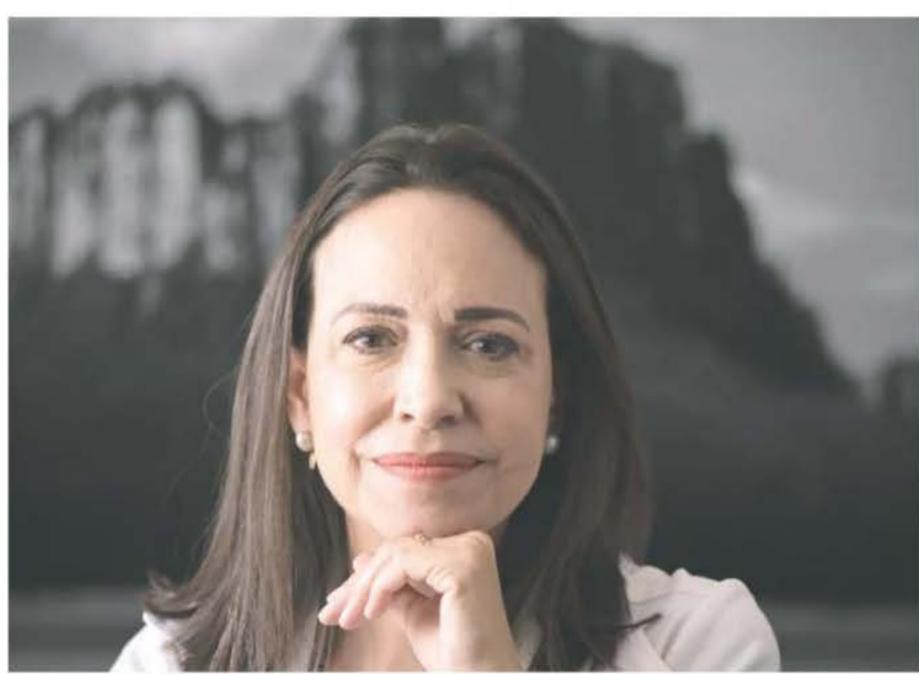

Al menos 24 personas han muerto en las manifestaciones tras las elecciones. BLOOMBERG

"Tenemos el deber de cuidar a nuestra gente mientras aumentamos la presión (...) No vamos a abandonar las calles"

"Para el pueblo venezolano, incluyendo el propio Maduro, lo mejor es avanzar con una transición pacífica"

La estrategia de la oposición, continuó Machado, es mantener la presión sobre Maduro mediante una combinación de protestas programadas y diplomacia extranjera que debilitaría su apoyo y obligaría a un acuerdo negociado.

"Todos queríamos que esto se resolviera la noche de las elecciones, pero sabemos a qué nos enfrentamos", afirmó Machado. "Tenemos que actuar con calma, firmeza e inteligencia, porque tenemos una estrategia sólida, que es la de aplicar presión -desde dentro y desde fuerapara que el apoyo se fracture".

Phil Gunson, analista de Venezuela en el International Crisis Group (ICG), dijo que si bien las negociaciones antes de la toma de posesión del 10 de enero son la mejor solución, ninguna de las partes parece dispuesta a negociar.

Más allá de la frágil democracia venezolana, lo que está en juego es una posible ola migratoria más allá de los 7,7 millones de venezolanos que ya han huido, y la reestructuración de u\$s160 mil millones de deuda soberana y de las compañías petroleras estatales. Una recuperación económica tibia desde 2021, tras ocho años en los que el PBI se contrajo en tres cuartas partes, podría verse afectada por la crisis, dicen los analistas.

Las sanciones estadounidenses al sector petrolero de Venezuela siguen vigentes, aunque Washington otorgó exenciones a algunas empresas.

Los intentos de obligar a Maduro a dejar el poder no han tenido éxito en el pasado; una medida de la era Trump para instalar a otro líder de la oposición, Juan Guaidó, en 2019 fracasó a pesar del respaldo de decenas de países occidentales.

"Hay un dilema", dijo Horacio Velutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. "El sector empresarial venezolano busca estabilidad y no más sanciones y la oposición no se las ofrece en estos tiempos de crisis política".

Mientras tanto, Machado sigue escondida en medio de temores de que pueda ser arrestada en cualquier momento. Sólo se la ha visto en público dos veces este mes, cuando llegó a los mítines envuelta en una sudadera con capucha, antes de hablar ante miles de seguidores desde lo alto de un pequeño camión.

"Siento una serenidad y una tranquilidad que me sorprende", dijo Machado, alternando entre inglés y español. "Estamos en una nueva fase, en la que estamos aprendiendo a actuar con audacia y prudencia al mismo tiempo".\_\_\_

## Negocios



Nueva versión de la Ford Ranger Lanzó la Ranger Black, nueva versión de la pick-up que el óvalo produce en el país. Tiene motor Panther 2.0L turbodiésel, de 170 caballos.

DEJA DE OPERAR EL LLAMADO 'CORREDOR ATLÁNTICO'

## Aerolíneas Argentinas avanza con la eficientización de sus vuelos



Aerolíneas habla de la inviabilidad de algunas rutas que simplemente carecen de demanda, a pesar de haber sido sostenidas durante años

La medida se implementa el 1 de octubre y alcanza los intertramos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Trelew y Río Gallegos. Mantendrán las rutas troncales

Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

Aerolíneas Argentinas suspendió los vuelos del denominado "Corredor del Atlántico" que contaba con dos frecuencias semanales desde el Aeroparque Metropolitana Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires con cinco destinos bonaerenses y patagónicos, a partir de una baja demanda que no permitía cubrir sus costos operativos.

Como parte de las medidas que la compañía viene realizando desde diciembre en procura de mejorar su eficiencia operativa y reducir su déficit, Aerolíneas decidió suspender estos vuelos sin perjuicio de que los destinos mantendrán otras rutas de conexión.

Es decir, que las rutas troncales que hoy tienen esos cinco destinos del sur del país se mantienen sin cambios, y sólo se levantan los intertramos.

La actual gestión de la empresa asegura haber recibido Aerolíneas Argentinas con un déficit de casi u\$s 400 millones de 2023, por lo que el plan de trabajo para el presente año es

Es parte de las acciones que Aerolíneas viene realizando para mejorar su eficiencia operativa y reducir su déficit

El corredor tenía un promedio de ocupación por debajo del 65% y apenas podía cubrir sus costos operativos

reducir en un 50% ese rojo que se cubre con aportes del Estado nacional.

El Corredor Atlántico vincula dos veces por semana el Aeroparque porteño con las ciudades de Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Río Gallego. A comienzos de año, la empresa ya había suspendido el intertramo Comodoro Rivadavia-Río Gallegos.

Voceros de la compañía explicaron que esa ruta tenía un promedio de ocupación por debajo del 65% en sus mejores momentos, cuando apenas podía cubrir sus costos operativos.

Como ejemplo, las mismas fuentes citaron que el tramo Comodoro-Río Gallegos tuvo una ocupación promedio durante 2023 y 2024 del 57%. "Esto habla de la inviabilidad de algunas rutas que simplemente

carecen de demanda, a pesar de haber sido sostenidas durante varios años", explicaron en Aerolíneas.

En comparación, el resto de las redes de la compañía tiene una ocupación promedio en torno al 85 por ciento.

Además de que este corredor tenía solamente dos frecuencias semanales, se aseguró que "estas modificaciones no alterarán la conectividad de estas ciudades con otros destinos".

Hace dos años, en agosto de 2022, la entonces conducción de la compañía detalló que las escalas y conexiones buscaban "unir los extremos del litoral marítimo nacional, sumar conectividad a cada destino y potenciar una mirada federal para el transporte de pasajeros y de cargas".

En el mismo sentido, se aseguró que "los recursos que se recuperen de esa operación ineficiente serán puestos a trabajar en rutas con mayor demanda y que impliquen un mayor beneficio para la compañía".

"Aerolíneas Argentinas está atenta a las oportunidades de negocio que le permitan mejorar su resultado económico, sin descuidar la conectividad estratégica que nuestro país requiere", explicaron las fuentes.

En casos de bajas de rutas similares, la compañía puso a disposición un esquema de riesgo compartido para que aquellas localidades que quisieran sostener o aumentar frecuencias a un destino en particular.

En estos casos, los destinos podrían aportar un piso de ocupación y así asegurar tanto la conectividad como la rentabilidad de esas rutas, como ocurrió en el caso de Río Cuarto.

El anuncio se da en momentos en que el sector atraviesa un conflicto con los gremios aeronáuticos que reclaman mejoras salariales, mediante el desarrollo de asambleas en distintas terminales que fueron denunciadas por Aerolíneas como un paro encubierto.\_\_\_

Negocios 19



El gimnasio es el servicio más afectado por los recortes de los argentinos

AJUSTE EN EL PRESUPUESTO FAMILIAR

# Cuatro de cada 10 argentinos recortaron algún servicio en su hogar

La restricción de consumos llevaron a las familias a prescindir de servicios como telefonía, apps de entretenimiento y hasta prepagas, según un informe de Kantar. El gimnasio, el más afectado.

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Los argentinos están prescindiendo de algunos servicios en sus hogares como consecuencia de bolsillos más ajustados en un contexto todavía de inflación alta que disparó los precios de gastos en salud, telefonía y seguros, entre otros.

En el primer semestre, cuatro de cada 10 argentinos hicieron algún cambio en su estructura de gastos en servicios y tres de esos cuatro coinciden en el recorte.

Según un informe de la consultora Kantar, el segundo trimestre ha mostrado un panorama de inflación en disminución, aunque en el marco de una mayor recesión y crecimiento de la desocupación.

A su vez, se aprobó la desregulación de las tarifas de servicios como prepagas y telecomunicaciones. Se trata de un escenario marcado por la restricción de consumos y una mayor búsqueda de conveniencia, que afecta fuertemente al consumo masivo e impacta también en el mundo de los servicios.

Observando las estrategias para disminuir el gasto en servicios, la encuesta de Kantar revela que en Internet en el hogar, telefonía móvil y seguros cerca de tres de cada 10 clientes hicieron cambios en su contratación (principalmente se trató de cambio de proveedor o reducción de plan).

En el caso de servicios de televisión paga/app de entretenimiento y Prepagas/Salud casi dos de cada 10 encuestados se dieron de baja y más del 15% optó por modificar o reducir el servicio, o incluso cambiar de proveedor.

Gimnasios aparece como el rubro más afectado por los recortes.

A pesar de este contexto, en promedio el 65% de los usuarios optó por mantener o contratar su servicio y su proveedor.

La buena experiencia y la satisfacción de necesidades, acompañadas de la conveniencia, aparecen como las razones principales para mantener o elegir un proveedor a pesar del contexto. En promedio, casi seis de cada 10 argentinos que no hicieron cambios en la configuración de sus servicios, consideran que los aspectos más determinantes para la elección del proveedor que tiene son la experiencia con el servicio y la satisfacción.

Pero, aclara el informe, experiencia y satisfacción necesitan ser acompañadas de la conveniencia que aparece en el segundo puesto como factor más relevante para elegir al proveedor.

La experiencia/satisfacción como principal driver de elección es denominador común para todos los servicios evaluados, asegura el estudio.

Para categorías de telecomunicaciones y seguros la conveniencia es casi tan relevante como la experiencia/ satisfacción. Tanto para los servicios de TV/apps de entretenimiento como de telefonía móvil el tercer driver es la afinidad y saliencia (el destacarse). Mientras que, para móviles y servicios de Internet, el tercer lugar como driver lo ocupan los atributos de diferenciación/innovación.

Las marcas deben adaptarse a este nuevo mercado en tiempos económicos turbulentos.
Según Sabrina De Santo, Account Group Director de Kantar
división Insights, "en tiempos
de turbulencia económica, las
marcas deben ir más allá de la
conveniencia. Ofrecer una experiencia significativamente
diferente es clave para blindar
el vínculo con los consumidores
y para ganar nuevos usuarios".

SKYDANCE SELLA LA OFERTA POR EL GRUPO

## Termina la novela de Paramount y se vende el dueño de Telefé

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Skydance Media, del productor David Ellison, se convertirá en la nueva propietaria de Paramount Global después de que el heredero de Seagram, Edgar Bronfman Jr., desistiera de su oferta por la empresa, poniendo fin a una de las contiendas de adquisición más dramáticas de la industria.

Bronfman había presentado una propuesta formal de u\$s 4300 millones para adquirir el control de Paramount Global y anular una oferta existente de Skydance, según informó Bloomberg.

En la Argentina, Paramount es dueño de Telefé tras
haber adquirido el canal a
Telefónica a fines de 2016.
Desde entonces, más de una
vez hubo rumores de venta,
los cuales volvieron a sonar
con fuerza este año, con potenciales compradores como
Marcos Galperin, el CEO de
Mercado Libre, y la familia
Werthein, dueña de Vrio, la
operadora de DirecTV en
América latina.

El histórico estudio de Hollywood dijo que espera completar el acuerdo con Skydance en la primera mitad de 2025, al confirmar la retirada de Bronfman a última hora del lunes último. También concluyó su periodo de búsqueda de ofertas, durante el cual podía buscar otros ofertantes para hacerse cargo de la compañía.

Ellison, hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison, pretende dar un nuevo impulso a Paramount, matriz de CBS y MTV. Cargada con una deuda de más de u\$s 14.000 millones, la icónica empresa de Hollywood ha tenido dificultades para competir en streaming y se ha visto golpeada por la cancelación de suscripciones de la audiencia de la televisión por cable y el abandono de canales tradicionales como CBS y Nickelodeon.

En ese contexto adverso, la histórica empresa del entretenimiento está reduciendo su plantilla en los Estados Unidos en un 15% y cerrará Paramount Television Studios este mes, según los mismos voceros de la industria.

El lunes, el grupo de Bronfman dijo que había abandonado la guerra de ofertas tras presentar la semana pasada una propuesta de u\$s 6000 millones por la compañía y rebatir una

Paramount arrastra una deuda de más de u\$s 14.000 millones y suma dificultades para competir en streaming

oferta de más de u\$s 8000 millones de Skydance. El grupo informó a Paramount que abandonaba el proceso, según un comunicado dado a conocer entonces.

El grupo, que incluía a varias personas de gran capacidad económica, se retiró en parte debido a un plazo ajustado para presentar documentos financieros, según una de las fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por Bloomberg, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones eran privadas. Un portavoz de Skydance también declinó hacer comentarios.



El acuerdo se cerraría en la primera mitad de 2025. FOTO: BLOOMBERG



ноч

MIN MÁX

90

MAÑANA

10°

máx 17° VIERNES

MIN 11° MAX

15°

9 770325 521009

#### **B** Lado B

## El argentino Franco Colapinto correrá en la F1 por el resto de la temporada

Tras 23 años, un piloto nacional vuelve a la máxima competición del automovilismo deportivo mundial

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

a escudería británica Williams confirmó ayer la noticia que muchos fanáticos del automovilismo deportivo estaban esperando: luego de 23 años, la Argentina volverá a tener un piloto en la Fórmula 1.

El elegido es Franco Colapinto, un piloto de apenas 21 años nacido en Pilar que se encontraba corriendo en la denominada Fórmula 2 y ya había participado de varios entrenamientos libres con los autos del equipo Williams, siendo parte de la academia de pilotos de la escudería.

"El joven, de 21 años, se convertirá en el 49° piloto de Gran Premio de Williams Racing. Es el primer piloto argentino en la F1 en 23 años y el segundo argentino en conducir para el equipo británico, después de su compatriota Carlos Reutemann", comentaron desde el equipo de Reino Unido.

La llegada al monoplaza se produce en reemplazo del norteamericano Logan Sargeant, quien se había accidentado en el último GP de Países Bajos. Su debut formal será este viernes en el Gran Premio de Italia junto a su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon.

"Es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams. De esto están hechos los sueños. El equipo tiene una historia increíble y una misión que cumplir: volver al frente, algo de lo que no puedo esperar a ser parte", señaló Colapinto tras ser convocado por Williams para finalizar la temporada.

"Llegar a la F1 a mitad de temporada supondrá un enorme aprendizaje, pero estoy preparado para el desafío y estoy totalmente concentrado en trabajar lo más duro que pueda con Alex y el equipo para que sea un éxito", concluyó.

Al igual que muchísimos otros corredores, Colapinto se inició en el karting corriendo campeonatos nacionales, en 2013, después de transitar todos estos años por distintas categorías, el argentino se consagró como miembro de la Academia de pilotos de Williams desde principios de 2023.

El 1 de noviembre, la marca anunció su participación en los entrenamientos postemporada al volante del FW45. De esta manera, el nacido en Pilar se convirtió en el primer piloto argentino en subirse a un F1 desde Ricardo Risatti en 2007.

En la sesión de la mañana para jóvenes pilotos, logró el

El joven bonaerense, de 21 años, se convertirá en el primer piloto argentino en la F1 en 23 años y el segundo en conducir para la escudería Williams, después del santafesino Carlos Reutemann

décimo mejor tiempo de la prueba (1:26.832), girando 65 vueltas. Mientras que en la sesión general de la tarde quedó en la posición 22.

El 5 de julio de 2024 tuvo su primera experiencia en un entrenamiento libre de Fórmula 1, manejando el FW46 del estadounidense Sargeant, a quien reemplazará ahora, en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Tras las tandas de prácticas y clasificación de viernes y sábado, el debut en carrera será el domingo en el mítico circuito de Monza, donde consiguió dos victorias en categorías previas.

Luego, tendrá participación en los siguientes Grandes Premios: Azerbaiján, Singapur, USA-Austin, México, Brasil, USA-Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.—



Colapinto tuvo su primera experiencia en un entrenamiento de Fórmula 1 durante julio, con el FW46 del estadounidense Sargeant, a quien reemplazará en lo que resta de la temporada \*

## **ENERGÍA RENOVABLE** TRANSICIÓN VERDE DEJA HUELLA EN TODO EL PAÍS P2

#### **ALL YOU NEED TO KNOW**

# CHINA DAILY 中国 和



**POLO FEMENINO DEPORTE ECUESTRE ATRAE** A MÁS ENTUSIASTAS P4

EN ESTE SUPLEMENTO, PREPARADO POR CHINA DAILY, REPÚBLICA POPULAR CHINA, NO SE INVOLUCRÓ A LOS DEPARTAMENTOS DE NOTICIAS DEL DIARIO UNO, LA CAPITAL NI EL CRONISTA COMERCIAL | AGO.28.2024

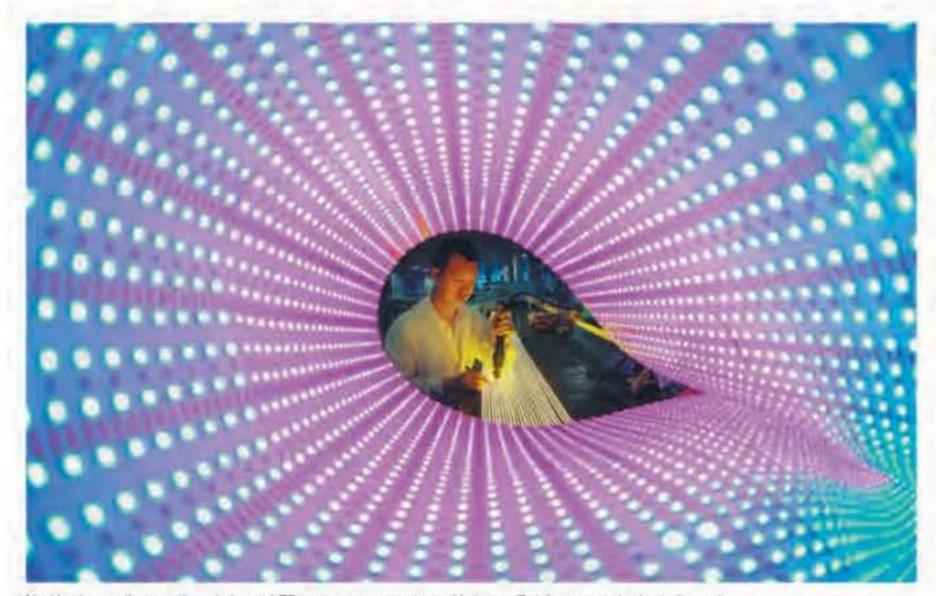

Un técnico realiza pruebas de luces LED en una empresa tecnológica en Ruichang, provincia de Jiangxi. WEI DONGSHENG / PARA CHINA DAILY

## Listo para arrontar una etapa clave de reformas

El plan para convertirse en un país impulsado por la innovación recibe reconocimiento de expertos

Por MA SI

El enfoque agudo de China en impulsar la innovación tecnológica y potenciar fuerzas productivas de nueva calidad ha sido ampliamente elogiado por empresarios globales, así como por expertos de la industria, lo que los motiva a redoblar sus esfuerzos en investigación y desarrollo de avances tecnológicos, además de buscar nuevas oportunidades que surgen de la modernización industrial del país.

El creciente entusiasmo vino tras la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, una reunión crucial en la que se aprobó una resolución para profundizar aun más en las reformas de manera integral con el objetivo de avanzar en la modernización de China.

La resolución detalló un conjunto de planes de reforma meticulosamente diseñados e instó a mejorar las instituciones y mecanismos existentes para fomentar fuerzas productivas de nueva calidad, que se corresponden con las condiciones locales.

Zhang Li, director del Centro de De-

sarrollo de Industria Informática de China, un grupo de expertos con sede en Beijing, resaltó la importancia de la innovación institucional y de mecanismos, y la describió como una característica principal para promover fuerzas productivas de nueva calidad.

"La resolución destaca el fortalecimiento del apoyo institucional para desarrollar fuerzas productivas de nueva calidad, a fin de mejorar la asignación innovadora de factores productivos y abordar diversas limitaciones sistémicas. Es de suma importancia para China afrontar esta etapa clave de reformas", expresó Zhang.

Frank Meng, presidente de Qualcomm China, comentó que se siente intrigado por el concepto de fuerzas productivas de nueva calidad, dado que se hizo hincapié en esta frase durante la reunión.

Meng afirmó que la industria de comunicaciones inalámbricas en la que opera la compañía estadounidense de chips brinda un fuerte apoyo para impulsar las fuerzas productivas de nueva calidad. Además, señaló que Qualcomm ha expandido su alcance

local, pasando de ofrecer sus chips y soluciones para teléfonos inteligentes a proporcionar lo mismo para computadoras personales, automóviles y otros dispositivos.

A fin de subrayar la confianza de Qualcomm en las perspectivas a largo plazo de la economía china, Meng expresó: "Qualcomm siempre ha considerado a China como un socio comercial fundamental y un valioso cliente, y la ve como más que un mero mercado o un eslabón en las cadenas de suministro".

Denis Depoux, director ejecutivo global de la consultoria de mercado Roland Berger, mencionó que China ha surgido como un actor importante en el panorama global de investigación y desarrollo. Por ejemplo, el país lidera en cantidad de solicitudes de patentes a nivel mundial y su gasto en investigación y desarrollo superó los 3,3 billones de yuanes (u\$s 460.000 millones) en 2023, colocándolo en el segundo lugar, después de Estados Unidos.

continúa en la pág.3>>

#### El amor de los chinos aviva las ventas de carne argentina

por ciento

El porcentaje del total de

exportaciones de carne

vacuna de Argentina a China

en los primeros cinco meses

de este año

Por JIMENA ESTEBAN

La relación económica de Argentina con China es cada vez más importante, por un creciente comercio destacado por el aumento de sus exportaciones de carne vacuna.

"Para Argentina, mantener y fortalecer los vínculos con China es de crucial importancia para su economía, ya que brinda diversificación de mercados, inversiones y beneficios financieros", sostuvo Alejandro Marcó del Pont, experto en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Entre 2017 y 2022, las exportaciones argentinas a China crecieron un 12,8 % anual, según el Observatorio de Complejidad Económica, una herramienta de visualización de datos para comercio internacional. Aunque el valor de las exportaciones cayó el año pasado, el crecimiento

repuntó otra vez este año.

En mayo, China importó productos argentinos, mayormente semillas de soja, otros granos y carne, por un valor de u\$s 525 millones.

Argentina es uno de los principales exportadores de carne de res a nivel mundial y China ha surgido como uno de sus mayores importadores. China es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil y el mercado principal de exportación de carne.

En los primeros cinco meses del año, Argentina exportó 234.000 toneladas métricas de carne vacuna a China, lo que representó el 75,8 % de sus exportaciones totales del producto.

China ha implementado medidas para garantizar la seguridad alimentaria y satisfacer el creciente apetito de fuentes de proteína de alta calidad. En 2017, China expandió acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y actividades agrícolas en el extranjero por medio de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, la cual incluye a Argentina.

Se determinó que el aumento

proyectado de las exportaciones de carne de res de Argentina a China proporcionará una gran mejora económica para Argentina, mientras el país lucha por superar una crisis económica de larga data.

En 2003, China era el cuarto socio comercial de Argentina. Para 2022, China había alcanzado el segundo lugar, con el 21 % de las importaciones de Argentina y el 9 % de sus exportaciones.

"Si bien la relación diplomática entre China y Argentina data del establecimiento del vínculo en 1972, su relación comercial verdaderamente repuntó luego de firmar un acuerdo de cooperación estratégica en 2004", afirmo Sebastián Schulz, sociólogo de la UNLP.

Argentina tiene la oportunidad de beneficiarse de la apertura económica de China y la promoción de la globalización por el aumento de las exportaciones de carne vacuna,

> afirmó Schulz, experto en estudios chinos.

Con la firma de acuerdos comerciales recientes. Schulz advirtió que ambas naciones pusieron de relie-

ve la diversificación de sus canastas comerciales, lo cual presenta oportunidades para las empresas industriales argentinas.

Señaló que China y Argentina tienen economías complementarias y que existen oportunidades para profundizar la relación comercial a través de sinergias.

"Si se tiene en cuenta la decisión de China de profundizar la apertura comercial al resto del mundo, Argentina podría aumentar aún más los volúmenes de exportaciones al país asiático", añadió Schulz. "Esto podría ayudar a la Argentina a equilibrar el comercio y diversificar sus exportaciones, lo que resultaría en un mayor ingreso de moneda extranjera, esencial para el desarrollo nacional y para estimular el crecimiento de industrias de media y alta tecnología".

La autora es una periodista independiente para China Daily, Nota del editor: Este año, la República Popular China conmemorará su 75º aniversario, marcando un período crucial para alcanzar los objetivos y las metas establecidos en el XIV Plan Quinquenal (2021-2025). En este contexto, China Daily presenta una serie visual que se enfoca en el desarrollo de alta calidad en diversas áreas, ilustrando el proceso de China hacia la modernización a través de imágenes impactantes. En esta edición, destacamos el desarrollo de las energías renovables del país.





Izquierda: Una serie de paneles fotovoltaicos está lista para generar energía en una planta en Linze, provincia de Gansu, en febrero del año pasado. WANG JIANG / PARA CHINA DAILY Derecha: Obreros mantienen tuberías de riego por goteo bajo los paneles fotovoltaicos en Wuwei, Gansu, en junio del año pasado. Los arbustos plantados bajo los paneles ayudan a mitigar el proceso de desertificación. FAN PEISHEN / XINHUA

## Grandes avances en la transición verde

Las renovables representan el 62 % de la capacidad de generación de energía de la provincia de Gansu

Por CHINA DAILY

Desde los paneles solares relucientes que cubren el desierto hasta el zumbido de las instalaciones de producción de hidrógeno en bases industriales del interior del país y los gigantescos aerogeneradores que bordean las costas, la transición verde de China está dejando su huella en toda la nación.

Con la guía del Pensamiento de Xi Jinping sobre la Civilización Ecológica, el país está implementando firmemente una serie de mecanismos institucionales para impulsar la transición baja en carbono y allanar el paso para un futuro ecológico y sostenible.

La civilización ecológica es un concepto promovido por el presidente chino, Xi Jinping, para un desarrollo equilibrado y sostenible caracterizado por una coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.

Una de las 10 premisas del Pensamiento de Xi Jinping sobre la Civilización Ecológica consiste en que el desarrollo verde es una profunda revolución en el concepto de desarrollo.

Xi ha dado una gran importancia a la transición hacia una economía verde y baja en carbono. En su discurso en la Conferencia Nacional sobre Protección Ecológica y Ambiental celebrada en julio del año pasado, hizo hincapié en que China debe acelerar la transición ecológica del modelo de desarrollo, perseverar en adoptar el desarrollo verde y bajo en carbono como medida radical para solucionar los problemas del entorno ecológico, establecer con mayor celeridad modos de producción y de vida respetuosos con el medioambiente, y consolidar las bases ecológicas del desarrollo de alta calidad.







En sentido horario: Electricistas colocan equipos en una red de energía verde destinada a calefacción urbana en Linze en octubre de 2020. Técnicos ajustan transformadores en una estación de energía eólica en Shandan, Gansu, en marzo del año pasado. Trabajadores instalan paneles fotovoltaicos en Linze en noviembre, FOTOS DE WANG JIANG / PARA CHINA DAILY

Como parte de esa iniciativa, la provincia de Gansu se ha presentado como una potencia de energías renovables en los últimos años.

Conforme a las estadísticas del gobierno, el desarrollo de energía eólica y fotovoltaica de la provincia se encuentran en cuarto y quinto lugar a nivel nacional, respectivamente. En Jiuquan, opera una central gigante de generación de energía eólica con una capacidad instalada de más de 10 millones de kilovatios, sumado a cuatro plantas de energía fotovoltaica de 1 millón de kW.

En el contexto de la gestión de emi-

siones de carbono, las iniciativas de energía verde de la provincia han generado exportaciones de energía y optimizado estructuras industriales. De esta manera, se ha impulsado el avance a una nueva era industrial.

Con el avance acelerado de los objetivos de "doble carbono" —alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad antes de 2060— la red eléctrica en Gansu ahora es un punto de conexión principal al noroeste de China y un conducto principal para transmitir energía desde el oeste al este de China.

A finales de julio, la capacidad total de energía instalada de Gansu se situaba en 92,6 millones de kW, y la energía renovable representaba 57,7 millones de kW, o sea un 62 % de la capacidad total. Esta proporción de las renovables en la mezcla de generación de energía se posiciona en el segundo lugar en la nación.

Entre enero y julio de este año, la generación de energías renovables de la provincia alcanzó 47.900 millones de kilovatios-hora, lo que equivale al 36,4 % de la electricidad total generada. Gansu transmite electricidad a 25 regiones a nivel provincial en China, consolidando así su estatus como actor clave en guiar la transición del país hacia un panorama energético más ecológico.

El desarrollo en Gansu se considera un microcosmos del éxito de China en posicionarse como un líder en energías renovables a nivel mundial en tan solo cuatro décadas.

Los datos de la Administración Nacional de Energía muestran que China aportó más del 50 % de los 510 gigavatios de capacidad de energías renovables recientemente instalada a nivel mundial en 2023. El país también tiene una posición dominante en la producción de componentes fotovoltaicos, turbinas eólicas y baterías.

Según la administración, a fines de junio de 2023, la capacidad instalada de energías renovables de China superó por primera vez a la del carbón, alcanzando 1320 millones de kW.

#### Listo para afrontar una etapa clave de reformas

de la página 1

"Pero la innovación requiere más que solo dinero. La resolución proporciona un plan claro sobre lo que China debe hacer para transformarse verdaderamente en una nación impulsada por la innovación en los próximos cinco años", aseguró Depoux.

La reunión resaltó los esfuerzos por mejorar las medidas y sistemas de gobernanza para promover el desarrollo de industrias estratégicas como tecnología informática de última generación, inteligencia artificial, aviación y espacio aéreo, nuevas energías, nuevos materiales, equipos de alta calidad, biomedicina y tecnología cuántica, así como guiar a las industrias emergentes hacia un desarrollo sólido y ordenado.

La alta prioridad asignada a industrias como tecnología cuántica lo ha inspirado, comentó Hu Wei, investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y fundador de Hanhai Quantum, una startup en Hefei, provincia de Anhui.

"Esta es una reunión histórica y trascendental. China, como un barco gigante, está avanzando a un ritmo estable en una dirección determinada, trayendo oportunidades, confianza y beneficio mutuo al mundo. Una China abierta ofrece un flujo continuo de energía positiva al mundo", sostuvo Hu.

"Para nuestra empresa cuántica, esto implica que se implementarán más medidas en el futuro, lo que contribuirá a fomentar la investigación y aplicación de la tecnología cuántica", continuó. "El enorme potencial de la tecnología cuántica en áreas como la predicción de nuevos materiales, el análisis inteligente de datos y la computación científica la convierte en un área crucial para el desarrollo tecnológico futuro".

Dong Yu, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Planificación del Desarrollo en la Universidad de Tsinghua, afirmó que la reunión refleja la necesidad de establecer mecanismos institucionales a medida para respaldar las características distintivas de industrias emergentes, futuras y tradicionales.

"Por ejemplo, el impulso de industrias emergentes requiere mecanismos que avalen la innovación tecnológica e industrial, mientras que para fomentar las industrias futuras son esenciales los mecanismos de inversión sostenible. En el caso de las industrias tradicionales, el foco se centra en utilizar normas para apoyar la transformación y el avance", señaló Dong.



Un hombre se hace un selfie en una tienda de la marca china Honor en Chengdu, provincia de Sichuan. PARA USO DE CHINA DAILY

# El FMI aprecia el crecimiento resiliente de la nación

Informe: La economía china está principalmente fomentada por inversión y consumo

Por MINLU ZHANG

Según señaló en un nuevo informe, el Fondo Monetario Internacional aprecia "el sólido crecimiento económico que experimenta China y la recuperación de su demanda interna tras la pandemia". Todos los años, el FMI visita este y otros países para recoger datos financieros y analizar con las autoridades locales el desarrollo económico de cada nación y las políticas que se aplican.

Pese a que su sector inmobiliario atraviesa continuas dificultades, la economía del país asiático se mantiene fuerte, aseguró el FMI en el informe final del *Articulo IV del convenio consultivo correspondiente a China*, publicado a principios de este mes. Según se desprende del documento, el PBI de China aumentó un 5,2 % en 2023 y, durante el primer semestre de 2024, creció un 5 % respecto al ejercicio anterior.

Teniendo en cuenta el sólido desempeño económico que ha demostrado China durante el primer trimestre, el FMI ha aumentado su pronóstico respecto al crecimiento económico anual del país para este año y lo ha fijado en un 5 %, 0,4 puntos porcentuales más de lo que estimaba en su informe *Perspectivas de la* economía mundial, publicado en abril.

La expectativa de la organización financiera internacional se alinea con el objetivo que se ha propues-



interactúan con un robot durante una exposición celebrada en Beijing en julio. CHEN XIAOGEN / PARA CHINA DAILY

Visitantes

to China, que a principios de este año anunció que esperaba crecer alrededor del 5 % en 2024.

Según el FMI, el crecimiento que está experimentando el país se debe "sobre todo a las grandes inversiones públicas que se están llevando a cabo y a la recuperación del consumo interno tras la pandemia por covid y, más recientemente, a las exportaciones netas de mercancías".

Sin embargo, el organismo afirmó que, en un contexto en el que existe una continua holgura económica, la inflación de los últimos trimestres ha sido baja.

De acuerdo con el informe del FMI, "se prevé que, de cara al futuro, el crecimiento se ajuste en líneas generales al objetivo que se ha marcado el Gobierno chino para 2024. Asimismo, se espera que la inflación aumente poco a poco, conforme se cierre la brecha de producción y se reduzca el impacto provocado por el abaratamiento de las materias primas". Si bien hay incertidumbre respecto a las perspectivas económicas de China, "una actuación política decidida que ayudara a equilibrar el sector inmobiliario o reformas estructurales orientadas al mercado podrían reforzar la confianza y conducir a obtener resultados mejores de los previstos", indica el documento.

Los directivos del FMI subrayaron el carácter bajista de los riesgos derivados del ajuste del mercado inmobiliario que se está llevando a cabo y del lastre de la deuda de las administraciones locales. En ese contexto, estuvieron de acuerdo en que las políticas macroeconómicas deberían estimular a corto plazo la demanda interna.

Asimismo, también destacaron que "sería necesario" un planteamiento político equilibrado y reformas estructurales a favor del mercado "para fomentar un crecimiento ecológico de alta calidad a medio plazo". La tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, que se celebró hace poco, esbozó las líneas para establecer "una economía de mercado socialista de alto nivel" de cara a 2035, según el comunicado que se publicó tras la reunión. Este enfoque se centra en reforzar el papel de los mecanismos del mercado con el fin de generar "entornos más justos y dinámicos".

Como parte de las reformas prioritarias establecidas durante el pleno, el plan incluye eliminar restricciones del mercado y, al mismo tiempo, garantizar una regulación eficaz que permita mantenerlo en orden y corregir sus fallos. Aportando la supervisión necesaria para estimular el crecimiento económico y la estabilidad, estos esfuerzos aspiran a equilibrar la libertad de mercado.

"Adoptaremos diversas medidas para prevenir y desactivar los riesgos en el sector inmobiliario, en la deuda pública local, en las instituciones financieras pequeñas y medianas y en otras áreas clave", indica el comunicado.

Además de enfatizar la necesidad de que China adopte un paquete completo de medidas para conseguir una transición eficaz y rentable, el FMI afirmó acoger con satisfacción los actuales esfuerzos que está llevando a cabo el país para ajustar el mercado inmobiliario y reforzar la confianza de los compradores de viviendas.

## Polo femenino gana terreno más alto

## Caballos argentinos ayudan a promover este deporte en montañas de Chongqing

Por TAN YINGZI y DENG RUI

Rodeados de montañas verdes y envueltos en nubes blancas, más de 100 espectadores chinos disfrutaron de una tarde de verano en el distrito de Wulong, Chongqing, mirando un partido de polo femenino internacional, bebiendo champán y escuchando música interpretada por una conocida orquesta sinfónica local.

En los últimos años, el polo, alguna vez reconocido como "el deporte de reyes", un deporte en equipo de alto nivel con raíces ancestrales, ha comenzado aganar popularidad en China, ya que un grupo de amantes del polo ha estado intentando revivir la cultura deportiva en el país.

"Conocia muy poco del polo antes de que me invitaran a ver el partido en esta ocasión, pero ahora me siento muy atraído por este deporte exclusivo", comentó Wang Yanshan, un espectador que viajó en avión desde Beijing hasta la municipalidad del sudoeste de China durante el fin de semana a principios de este mes.

De rosa, el código de vestimenta del evento, los espectadores disfrutaron del encanto del acontecimiento de polo. Se sentaron debajo de tiendas blancas, bebieron vino espumante rosa y conversaron con amigos, mientras alentaban a las jugadoras en el campo.

Del 1 al 3 de agosto, el Club de Polo 1003 fue sede de la Copa Rosa de Polo, un torneo internacional dedicado a jinetes femeninas, en su nuevo complejo en la Montaña Xiannyu, o Montaña de Hadas, en un distrito con un paisaje natural impresionante. El evento atrajo a las mejores jugadoras de polo provenientes de Argentina, Canadá, China, Irlanda, Singapur, Suiza y el Reino Unido.

"Es el más alto nivel de competencia de polo femenino en China", afirmó Luo Bin, jugadora de polo y cofundadora del club. "Espero aprovechar la oportunidad para ayudar a las jugadoras chinas a potenciar su juego, ofrecer al público una experiencia social en torno al deporte, y a la vez hacer que los entusiastas del polo a nivel mundial conozcan acerca del rápido desarrollo de las mujeres chinas en este deporte".

Fundado en 2017 en Beijing por Luo y Jackie Wang, una amante del polo, el club tiene como objetivo revivir el deporte en China, centrándose especialmente en las mujeres y los jóvenes.

En China, se pueden encontrar representaciones de polo en pinturas, murales, estatuillas y otras imágenes que se remontan a la dinastía Tang (618-907), donde se muestra a hombres y mujeres aristócratas persiguiendo la pelota a caballo.

Durante la dinastía Qing (1644-1911), los extranjeros que residían en ciudades como Shanghai, Beijing y Tianjin introdujeron el polo moderno.

Durante la década de 1930, el polo gozó de un período de popularidad en

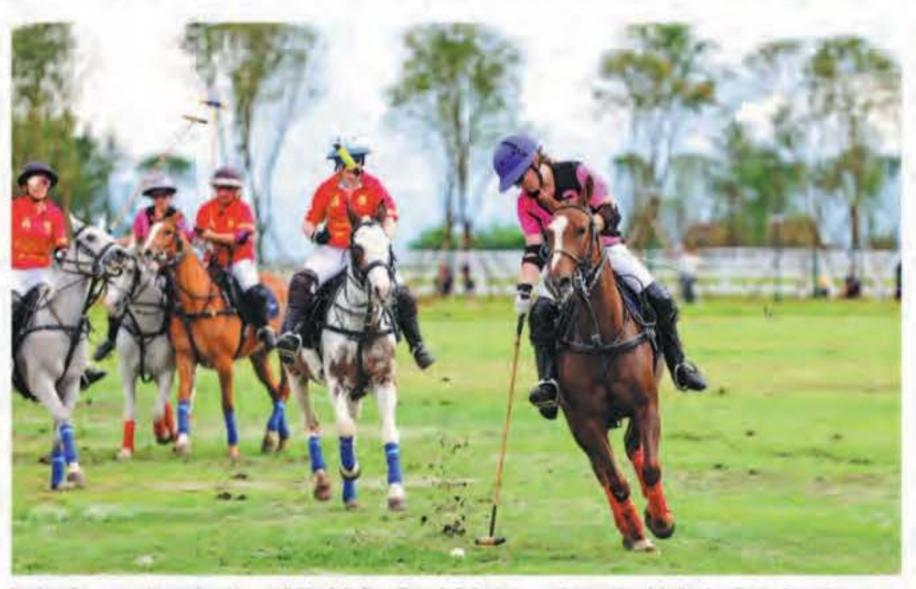

Las jugadoras compiten en la primera edición de la Copa Rosa de Polo, un torneo internacional dedicado a jinetes femeninas, en Chongqing el 3 de agosto. PARA USO DE CHINA DAILY

China y en 1959, durante los primeros Juegos Nacionales, se incluyó como deporte oficial.

"Ubicado en las altas montañas, a un promedio de 1750 metros sobre el nivel del mar, nuestro club posee unas vistas hermosas y un clima ideal para el deporte", señaló Luo.

El club abarca una superficie total de más de 170.000 metros cuadrados y cuenta con casi 100 caballos de polo importados de Argentina este año.

El embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia, concurrió con su familia a la Copa Rosa y dio un discurso en el evento, en el cual declaró que el polo es un medio para profundizar los intercambios y la cooperación entre China y Argentina en los deportes, la cultura y otros campos.

"En Argentina, establecemos un vínculo con los caballos y nos conectamos a través del polo", afirmó el embajador. "Como el mayor exportador mundial de caballos, Argentina ofrece un apoyo esencial a nivel global y fomenta el desarrollo del polo en todo el mundo. El polo es un puente importante para la amistad y el intercambio cultural entre China y Argentina."

Hou Tianbo, director del departamento de desarrollo de la Asociación Ecuestre de China y subdirector del Comité Profesional de Polo de la asociación, expresó que este evento, organizado en un importante destino turístico, es una propuesta innovadora para atraer al público en general al deporte.

"Actualmente, los deportes se han convertido en una parte relevante en la vida de muchas personas", señaló. "Mientras se desafían los límites físicos y espirituales de los seres humanos, también crean constantemente más posibilidades para el avance social".

Agregó que el desarrollo del polo en China todavía está en una fase inicial y requiere de mucha inversión y promoción.

## La terapia con arena convierte desiertos en imanes turísticos

Por MAO WEIHUA y CHEN MEILING

Los poderes sanadores del sol y la arena han convertido a los desiertos de la región autónoma uygur de Xinjiang en destinos turísticos populares.

Muchos visitantes acuden en masa a la ciudad de Turpan, ubicada a unos 180 kilómetros al sudeste de la capital regional, Urumqi, donde un centro de salud ofrece paquetes que incluyen hospedaje y terapias con arena y hierbas medicinales chinas. La terapia con arena es un tratamiento tradicional para el grupo étnico uygur. Xinjiang tiene una larga historia de utilizar las propiedades terapéuticas de la arena caliente, combinada con otros tratamientos, para fomentar la circulación sanguinea, aliviar enfermedades reumáticas y mejorar el sueño.

En el Centro de Salud de Terapia con Arena, que se sitúa en la zona panorámica del desierto de Kumtag en el condado de Shanshan en Turpan, se les ofrece a los huéspedes



la oportunidad de enterrar partes de sus cuerpos en la arena bajo el sol abrasador, con temperaturas en la superficie de la arena que alcanzan los 50 °C.

El personal del Hospital de Medicina Uygur del Condado de Shanshan, la institución que construyó el cenShanshan, región autónoma uygur de Xinjiang, en julio. PARA USO DE CHINA DAILY

Turistas prueban

la terapia con

arena en el

condado de

tro de salud, unta aceite de oliva sobre el cuerpo del cliente, verifica la temperatura de la arena, excava el hoyo apropiado y le asiste para que comience el tratamiento. Además, se proporcionan sombrillas de playa para protegerse del sol durante el proceso terapéutico. A menudo se emplea una combinación de luz solar, calor seco, presión y fuerza magnética para aliviar el dolor causado por ciertas afecciones como la artritis reumatoidea y la espondilosis cervical.

Zhou Jianli, de la prefectura de Aksu en Xinjiang, quien sufrió una lesión en la cintura y visitó el centro de salud, comentó: "La terapia con arena es más útil que una compresa caliente y es muy cómoda".

Alrededor de 55.000 personas recibieron el tratamiento en el condado de Shanshan de junio a julio de este año, lo cual aportó un ingreso por turismo de aproximadamente 8 millones de yuanes (u\$s 1,1 millones), según las autoridades locales.

CHINA DAILY

Website: www.chinadaily.com.cn 15 Huixin Dongjie Chaoyang. Beijing, China 100029 +86 (0) 10 64918366 chinawatch@chinadaily.com.cn

Publicidad: +86 (0) 10 64918631; ads@chinadaily.com.cn CONTÁCTENOS

Siguenos en:
Facebook.com/chinadaily
x.com/ChinaDaily

CHINA DAILY USA 1500 Broadway, Suite 2800, New York, NY 10036 +1 212 537 8888
editor@chinadailyusa,com

© 2024 China Daily Todos los directros resensados.